DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.271 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN NACIONAL

Todas las caras, menos una de Cary Grant: se estrena «Archie», su biopic P.46-47



«Caso Cuéntame»: Ana Duato rechaza un pacto y se juega una pena de 32 años P. 53



Djokovic abandona por lesión Roland Garros y cede el número uno p.59

# El juez desinfla el informe de la UCO que exculpa a Begoña Gómez

Se refiere al dictamen de la Guardia Civil como un mero «avance preliminar»

Peinado cita como investigada a la esposa de Pedro Sánchez el próximo 5 de julio

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado por su aval a un empresario en adjudicaciones públicas, tendrá que declarar como investigada el 5 de julio. Así lo decidió ayer el juez Juan Carlos Peinado en una resolución en la que minimiza el informe de la

Unidad Central Operativa (UCO) que no ve indicios de tráfico de influencias en la actuación de la mujerdel jefe del Ejecutivo y que desde Moncloa se esgrime para cuestionarla decisión judicial. El instructor se refiere a él como un simple «avance preliminar» que forma parte de una «primera fase de diligencias de investigación». P.8 a 13

El PP lleva al TSJM el «conflicto de intereses» de Sánchez por los negocios de su mujer

El presidente sugiere injerencia política por parte de la Justicia en campaña electoral

Nueva carta del líder del PSOE en la que pide a los españoles responder el 9 de junio

Editorial: Improcedente ataque al criterio de un juez P.3

## Acribillado a tiros en Madrid el hermano de Villacís

Se baraja un ajuste de cuentas como primera hipótesis del asesinato

Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, fue asesinado ayer a tiros en la carretera de Fuencarral a Alcobendas (Madrid). La víctima se encontraba en su coche cuando otro vehículo le cortó el paso. Hasta dos ocupantes armados salieron de un BMW, más la conductora, detenida horas después, y dispararon además a un acompañante del fallecido. P. 38



Levantamiento del cadáver en el lugar del suceso, en la M-612, que permaneció cortada varias horas

## El Gobierno da largas a la entrada en vigor de la amnistía

El PP acusa a Moncloa de «ocultar» los efectos de la «ley obscena» antes del 9J

Aún no hay fecha para la publicación de la ley de amnistía en el BOE. Ahora, la ministra y portavoz, Pilar Alegría, ha aducido que se tarda «diez días de media», por lo que podría estar lista justo 24 horas antes de las elecciones europeas. P.16

### La «galaxia ultra» que amenaza el futuro de la UE

El poder decisorio de los euroescépticos lo fijará la capacidad de sus grupos de entenderse P.20-21

### El tirón del empleo turístico deja más paro no estacional

El paro creció en mayo en 4.485 personas, segundo peor dato desde 2012 P.26

12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza P.36-37 2 OPINIÓN

Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

Aquí estamos de paso

## Esto sí es necesario



Juan Ramón Lucas

ejemos un margen a la ingenuidady algún otro al error, pero tengo para mí que lo que ayer puso en marcha el Gobierno por la vía del Ministerio de la señora Rego de Sumar es una más que plausible y comprometida decisión política de encauzar y ordenar el inquietante descontrol del universo cibernético en el que navegan los menores. Todo es susceptible de convertirse en miel electoral que atraiga votos más o menos incautos, pero no parece que el Anteproyecto de Ley de protección de menores en entornos digitales forme parte del juego de espejos engañosos de la campaña europea. Primero, porque la turra electorera llega a su fin; pero, sobre todo, porque el Ministerio lleva tiempo trabajando en ello. Desde principio de año hay medio centenar de expertos conformado por el Ministerio de Rego de Sumar que han escaneado el matrimonio adolescencia/tecnología con unos resultados realmente alarmantes. Ojo, padres: ¿Es aceptable que la edad media en que niños y niñas tienen ya su propio móvil sean los once años? ¿Que el 95 por ciento de los adolescentes tenga su móvil con Internet y casi todos se conecten todos los días? ¿Que una cifra similar estén registrados en alguna red social? Más para la mochila de inquietud: la Organización Mundial de la Salud recomienda desde hace diez años (mucho caso no parece que se

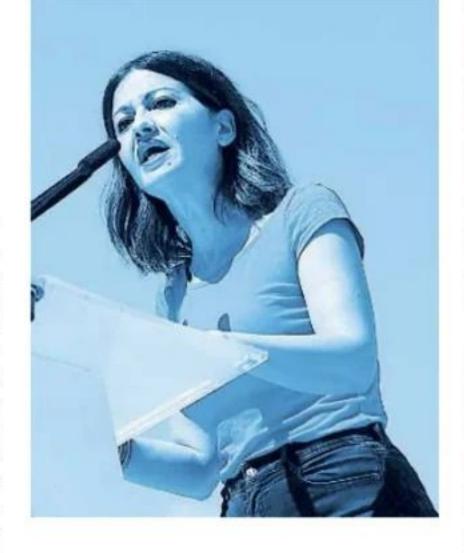

#### Qué bien cuando los que gobiernan se dedican a lo suyo y no a mandar a la mierda a gente

le haya hecho hasta el momento) que se reorganicen los entornos que influyen en la salud mental. Y el de los móviles lo es, sin duda, en los últimos años.

Las familias tienen un problema que no estoy seguro que forme parte de sus preocupaciones en la medida en que debería hacerlo. Que un adulto se enganche a las redes y plataformas, que muerda el anzuelo de la atención interesada que hornean sus ingenieros con los algoritmos, es una pequeña derrota social, pero que sean los jóvenes y adolescentes quienes ya empiezan a evidenciar dependencias tan perturbadoras como las del ecosistema tecnológico es el anticipo de una sociedad anestesiada o, peor aún, boba. Intercambiar información es enriquecedor y saludable, dejarse los ojos y las horas en la red, un embrutecedor atraso. Que sean los que vienen detrás los que traen esa tara es para echarse a temblary cuando se pase el ataque empezar a hacer algo.

Yesta Leyestá en el buen camino. Como padre, como observador (si se me permite el atributo) y, desde luego, como ciudadano, agradezco que se vayan a poner puertas a este campo tan sobrado de abono como necesitado de cercas. No es que uno sea amigo de fronteras y muros (eso se lo dejo a otros) pero tengo pocas dudas de que en esta cuestión de los móviles y sus normas seguimos yendo demasiado despacio. Y aquí tardar es perder. Los fabricantes tendrán que incorporar sistemas de control parental gratuitos y accesibles. Y así habrá de ser en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Por defecto, o sea sí o sí. Se compromete en la vigilancia también a los pediatras. Y es solo el principio, porque hay vocación de mirar al futuro con un Plan Estratégico a largo plazo.

Está siendo esta una legislatura mediocre y hasta demediada en esa mediocridad, pero de vez en cuando se encuentran en el camino frutos insólitos, como regalos inesperados de la naturaleza, que hacen pensar que uno puede tener distancia ideológica pero ha de reconocer criterio y visión política.

Qué bien cuando los que gobiernan se dedican a lo suyo y no a mandar a la mierda a gente.

#### Las caras de la noticia



Isidro Fainé
Presidente de la Fundación
«la Caixa»

#### Campaña solidaria «Ningún hogar sin alimentos».

La Federación Española de Bancos de Alimentos ha hecho un llamamiento a la participación en la quinta edición de la campaña solidaria «Ningún hogar sin alimentos», impulsada por la Fundación «la Caixa» y CaixaBank.



Ramón Tamames Economista, historiador y político

#### Premio de Historia sobre la acción de España en América.

Ramón Tamames
recibe hoy el «Premio
de Historia sobre la
acción de España en
América», otorgado por
la Real Academia de
Doctores de España. El
jurado ha reconocido
«la excelencia de su
trayectoria profesional».

#### A pesar del...

# Los enemigos de Milei



Carlos Rodríguez Braun

elebramos la libertad, pero en el fondo de nuestro corazón, y a veces de viva voz, la tememos. La última prueba es la reacción contra Milei, que ha sido histérica en la izquierda y fofa en la derecha.

El progresismo lo tuvo claro desde el principio, y le lanzó toda su artillería. Sánchez lo insultó desde la tribuna del Congreso llamándolo delirante, y coronó la campaña Puente, acusándolo de drogadicto. Pero se toparon con la horma de sus zapatos, porque hay gente como Milei, o como Aguirre o Ayuso, que no le tienen miedo a la izquierda, que le responden y que la vencen en las urnas.

Comprendo el desconcierto de los progres. No saben qué hacer, aparte de llamarlo «ultra», prefijo que jamás aplican a nadie de la izquierda. Tituló *El País*: «Milei defiende que el Estado no actúe para evitar muertes por hambre» (31 mayo, pág. 7). Si esto no es histeria, que venga Charcot y lo vea.

No se trata, por supuesto, de divinizar al presidente argentino: hay que desconfiar de él, como de todos los políticos. Se trata de evitar los prejuicios más groseros y procurar un mínimo de objetividad.

Igual en *El País* no han observado que el socialismo produce hambre, no el liberalismo. Porque, como decía Amartya Sen, el hambre no es consecuencia de la falta de comida, sino de la falta de libertad. Esa es también la tesis del inquilino de la Casa Rosada – puede verse: CRB, *El pensamiento de Milei*, LID, 2024,

https://bit.ly/3V48JCZ. La reacción de la derecha no ha sido tan extremista y disparatada, pero no han detectado que tras la retórica explosiva de Milei -«la justicia social es aberrante»- hay una teoría liberal y religiosa, basada en la doctrina judeocristiana, que se remonta a los Diez Mandamientos, y que es compatible con una justicia social que preserve la propiedad, como defendimos aquí en LA RAZÓN siguiendo al profesor Otteson -«Justicia social justa», https://bit.ly/ 3yGIKdn.

La derecha, al no comprenderlo, se bambolea entre el recelo a la libertad y la conciencia del peligro del intervencionismo, confiando en la fantasía de que el poder puede promover angelicalmente el bien común mientras quebranta la propiedad de sus súbditos.

Sospecho que a izquierdas y a derechas prevalece un temor generalizado hacia Milei. Hacia su posible éxito.





#### Escarnio infinito y el voto de EH Bildu como el de la paz.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que «el voto de EH Bildu» en las elecciones europeas del 9 de junio es «un voto por la democracia y contra el autoritarismo en Europa», «es el de la paz». ETA y paz, escarnio infinito.

OPINIÓN 3 LA RAZÓN • Miércoles. 5 de junio de 2024

#### **Editorial**

# Improcedente ataque al criterio de un juez

omo venimos sosteniendo desde que se confirmó que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se encontraba en la posición de investigada en un procedimiento judicial, debe primar la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano y que es uno de los principios que informan a los tribunales de justicia en las democracias occidentales. En este sentido, la sociedad española ha vividorecientementelamentables episodios de feroces condenas en la plaza pública de personas que ningún delito habían cometido, a quienes se causaron daños personales, familiares y profesionales de muy difícil reparación. En este caso, cabe añadir que la figura de «investigado», bajo la que está citada a declarar la señora Gómez el próximo cinco de julio, se incorporó en el procedimiento criminal como garantía del justiciable para su mejor defensa, es decir, que no presupone mayor o menor grado de implicación. Hechas estas salvedades, que, insistimos, vienen obligadas por el frecuente uso espurio de los procedimientos judiciales para atacar a los políticos adversarios, táctica en la que destacaron, y muy notablemente, los socialistas valencianos, también existe el debido respeto a la independencia judicial y al criterio profesional de jueces y magistrados en el desarrollo de sus funciones. No significa que el instructor de

un procedimiento judicial tenga que ser inmune a las críticas, pero sí que éstas no pueden fundarse en juicios de intenciones, que atribuyan rasgos de parcialidad al instructor de la causa. De ahí, que lo sucedido ayer en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se insinuó que la decisión del titular del juzgado número 41 de Madrid de citar a declarar a la esposa del presidente por supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias como parte de «una campaña del fango, de la derecha y de la ultraderecha, de Feijóo y Abascal y de grupos de ultraderecha», para acabar expresando «extrañeza» por haber conocido esta decisión esta semana y por los medios de comunicación, es un error grave, pues apunta a una injerencia electoral por parte del magistrado que resulta en una acusación muy seria contra el criterio del juez. Se puede negar la mayor, como, de hecho, vienen haciendo todos los portavoces gubernamentales respecto a la validez de las acusaciones que pesan sobre Begoña Gómez, pero es totalmente improcedente que desde el Poder Ejecutivo, desde el mismo Gabinete que preside su esposo, Pedro Sánchez, se ataque una decisión judicial como si ésta formara parte de una estrategia política concertada. No es tal, y estamos seguros de que el juez Juan Carlos Peinado actuará al margen del ruido y las presiones ambientales. De todas las presiones, que, también, es lo debido.

#### **Puntazos**

### Maltrato a la Policía y la Guardia Civil

El Senado aprueba hoy una Proposición de Ley del Partido Popular para incluir a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo, que también alcanzaría a los del Servicio de Vigilancia Aduanera. Se trata de corregir un agravio y una injusticia con los únicos cuerpos de seguridad que no gozan de ese reconocimiento, al contrario de lo que sucede con policías locales y autonómicas. Hablamos de un maltrato injustificable a profesionales que evidentemente se juegan la vida a diario para proteger a los españoles y a su libertad y a los que se perjudica de manera alevosa desde el Gobierno y sus socios con su cicatera y espuria resistencia a la equiparación de las condiciones salariales y laborales y el estatus de todos los agentes del Estado. La izquierda es contumaz en su inquina gratuita a policías y guardias civiles, esos mismos servidores públicos tan valorados por los ciudadanos.



## El submarino Otro problema

El inicio del juicio contra Gonzalo Boye, abogado del «narco» Sito Miñanco, tiene en un sinvivir a ciertos «fontaneros» del Ejecutivo. Y es que hay quienes no quieren soliviantarle, ya que es un influyente susurrador al oído de Carles Puigdemont y un intermediario «deluxe». Algo que en las actuales circunstancias no es una cuestión baladí, con Puigdemont queriendo formar Gobierno en Cataluña y con una amenaza de moción de censura que podría englobar a Junts.

#### **Fact-checking**

# Vladimir Putin Presidente de Rusia

#### La información

El gobierno ruso ha puesto en marcha la llamada «operación sobrecarga» para saturar las redes occidentales de falsas noticias en períodos electorales.

La maniobra consiste, básicamente, en lanzar bulos a través de Internet, con Instagram como principal herramienta, y, a continuación, solicitar a los distintos organismos verificadores de noticias que los comprueben, saturando su capacidad de análisis y, de paso, facilitando la extensión de las falsas informaciones que más le interesa al Kremlin que se sean difundidas.

#### La investigación

Como explica «Efe verifica», uno de los organismos de verificación de la agencia oficial española, la «operación sobrecarga», dirigida especialmente contra Alemania y Francia, ha puesto en su punto de mira a más de 800 instituciones de 75 países, entre las que se encuentran medios de comunicación, entidades gubernamentales, embajadas, partidos políticos y universidades, según evidencia una investigación de la empresa finlandesa de análisis digital Check First.

#### El veredicto



VERDADERO. En efecto, el servicio de propaganda de Moscú lleva a cabo «Operaciones Matrioskas» en las redes sociales, con técnicas de manipulación informativa cada vez

más sofisticadas.

#### Quisicosas

# Así encontré la felicidad



Cristina López Schlichting

os niños de las guerras no son muy distintos del resto, tienen una resiliencia natural al dolor. Juegan con cascotes y restos de munición, imaginan palacios en las ruinas y se ríen contando explosiones. Cuando mi abuela se empeñaba en acostar a la niña en el Hamburgo de 1943, ella sonreía pícaramente: «Tendrás que levantarme en cuanto suenen las sirenas». Y, en efecto, llegaban los aviones volando bajo -entonces los radares eran toscos-, con su zumbido oscuro y ominoso, y había que envolverla en una manta y bajar a toda prisa al refugio. Casi hacía más calor en el sótano que en las habitaciones del piso, con cartones en las ventanas cuyos cristales habían saltado por la onda expansiva de las detonaciones.

La niña creció tan flaca que los tobillos le bailan en las botas en aquellas fotos en blanco y negro sobre la ciudad desolada. Cuando dijo que se iba a España, la madre entró en un silencio empecinado y no la acompañó al aeropuerto, bastante tenía ya con el luto por el hijo caído en Francia. Se abrió entonces ante la niña mujer la Extremadura de inmensas piaras, guiadas por hombres con zahones y látigos

largos como silbidos. Y el San Sebastián como una película francesa de cielos azules. Y el Madrid elegante de los bulevares y las mujeres menudas y hermosas.

Las risas de mi madre este sábado en la Feria del Libro, firmando ejemplares de su biografía a decenas y decenas de lectores se overon con eco en el cielo donde la escucha mi abuela. Porque era una alegría larga, madurada en la distancia de su casa natal, en las noches cuidando tantas hijas y en la tarea callada de una vida. Ir a firmar un libro por primera vez es especial para cualquier autor, pero a los 86 años les juro que puede ser una aventura cinematográfica. Se agotaron todos los ejemplares disponibles, éxito absoluto y la gente seguía haciendo cola y mirándonos a ambas como si fuésemos a repetir lo de los panes y los peces o sacar vino del agua. Pero el milagro se había realizado en esa mujer rubia, de labios candentes y sonrisa argéntea, que abraza la vida a bocanadas y se pregunta qué verán tantos lectores en su sencillo camino de esperanzas y rigores. Creo que vemos el fuste de una generación recia, que se asombra de nuestras penurias por el estrés. La abnegación de quienes amueblan su azacaneada tarea con las necesidades ajenas y olvidan las propias. El amor como motor de la existencia.

Mi abuela Käthe es para mí los rizos blancos desde su ventana, esperándonos con ansia cuando llegábamos a Hamburgo en verano. El sábado en el Retiro madrileño vi esos rizos entre las nubes. El trípode

# La «zona de influencia» de Rusia en la actual Guerra



Jorge Fernández Díaz

a actual situación mundial con dosconflictos bélicos abiertos con contendientes tan significativos como la OTAN, Rusia, Israel e Irán, el silencio de la ONU y la UE en plantear iniciativas de paz o cuando menos de un alto el fuego en Ucrania, resulta lamentable y revelador. Las únicas declaraciones que llegan desde la Casa Blanca y Bruselas son para garantizar apoyo militar a Zelenski que alargan indefinidamente el conflicto, al no existir posibilidad de derrotar a Rusia militarmente. Ante este escenario es preciso conocer algunos antecedentes del caso, sin los cuales no se puede emitir un diagnóstico acertado de lo que sucede y el porqué lleva ya más de dos años esta guerra sin horizonte alguno para su final. La relación de Ucrania con Rusia es particularmente estrecha, al servecinos e incorporarse en 1653 a la Rusia Zarista. Alfallecer Stalinen 1953, fue elegido secretario general del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) Nikita Kruschev, quien ucraniano de origen, y para conmemorar ese tercer centenario «regaló» la península de Crimea perteneciente a la Federación Rusa, a la república socialista soviética de Ucrania. En aquel tiempo fue un mero

«cambio de habitación en una misma vivienda», la URSS, pero la situación cambió drásticamente al desaparecer la Unión Soviética en 1991 e independizarse Rusia y Ucrania. Al presidente ruso Boris Yeltsin, se le garantizó que la base naval de Sebastopol mantendría su estatus en la península como estratégica posición para la seguridad nacional rusa, y así fue hasta 2014 cuando la revolución del Maidan, la plaza de la Independencia de Kiev, derrocó al entonces presidente prorruso Yanukovich. La fecha del 22 de febrero evoca la del comienzo de la invasión ocho años después. A partir de ese momento la situación en Crimea cambió drásticamente al anunciar Ucrania su disposición anegociar una eventual incorporación a la OTANyla UE, yla anexión de la península por parte de Rusia fue inmediata a compañada de conflictos en la región ucraniana fronteriza del Donbás entre el gobierno y la población pro rusa de la zona. A su vez no se entiende plenamente esta guerra sin saber que EEUU se comprometió a no ampliar la OTAN hasta la frontera rusa cuando los Estados integrantes del Pacto de Varsovia se independizaron tras la desaparición de la URSS. Sin embargo, todos ellos hoy forman parte de la Alianza Atlántica y dan así a Rusia el tratamiento de potencia en emiga como a la extinta Unión Soviética. Este es, de momento, el frente ruso de la Tercera Guerra Mundial, que dirime el nuevo orden mundial multipolary sus respectivas «zonas de influencia».

#### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto:

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, II. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero). LA RAZÓN • Miércoles. 5 de junio de 2024



6 TRIBUNA
Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN



# Independentismo y mayorías sociales



Juan Díez Nicolás

esde hace tiempo se habla de «mayorías sociales», para diferenciarlo de las mayorías electorales, pero el concepto no se define objetivamente, y quien lo utiliza procura definirlo a su conveniencia, de forma subjetiva.

Después de 40 años con elecciones democráticas seguimos sin utilizar adecuadamente los datos electorales, así que comencemos por los conceptos. La población es el total de habitantes en un territorio y fechas determinados, y se dividen entre los que tienen derecho a votary los que no lo tienen. El censo electoral es el conjunto de ciudadanos que tiene derecho a votar, y se divide entre los que votan y los que no votan (abstención). Los que votan se dividen entre los votos no válidos (blancos y nulos), y los votos válidos. Los votos válidos se dividen en votos a candidaturas que superan el porcentaje que marque la ley para ser contabilizados, y los que no superan ese porcentaje. Finalmente, los votos a candidaturas que superan el porcentaje solo sirven para hacer el reparto proporcional de los escaños que hayan correspondido a ese territorio en esa convocatoria electoral. Por tanto, cuando se habla de mayoría, sea social o de cualquier otro tipo, en unas elecciones, ¿a qué nos referimos, mayoría sobre votos válidos, sobre votantes, sobre electores, sobre la población total?

Este esquema es muy sencillo, pero sigue haciéndose de forma incorrecta incluso en informes oficiales. La cuestión tiene importancia para decidir cuál es la mayoría democrática que permita decidir sobre la independencia de una parte del territorio español. No entraré a discutir la cuestión de si es constitucional o no, eso lo dirán los expertos en derecho constitucional. Simplemente quiero plantear cuál es la mayoría que legitima esa decisión. Partiendo de los resultados de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña, había una población total de 7.900.000 habitantes en esa Comunidad Autónoma, de los cuales solo 5.461.068 estaban incluidos en el censo electoral oficial y tuvieron derecho a votar. Según los dato oficiales, los votantes fueron 3.148.378 personas, pero los votos válidos fueron 3.078.294.

Una mayoría absoluta debe ser al menos superioral 50%, pero los expertos afirman que para una decisión tan importante como romper un país se necesitaría una mayoría cualificada, pues si la independencia se basa en un 51% de los votantes válidos a candidaturas que sobrepasen el porcentaje mínimo, podría suceder que unas semanas, un mes, un año o cinco después, otra elección pudiera dar un resultado inverso, y no parece lógico que un país cambie de territorio y población cada mes o cada año. Pero veamos los resultados de las elecciones autonómicas de 2024.

Los votos a partidos nacionalistas-independentistas (JUNTS +, ERC, AC, CUP y Alhora, (aunque estos últimos no superaron el porcentaje exigido por la ley) fueron 1.361.942. Por tanto, esos votos, contando los de Alhora, representan el 44,2% del total de votos a todas las candidaturas, superen o no el porcentaje exigido, y son los votos válidos. Representan el 45,0% solo del total de votos a las 9 candidaturas que superaron dicho porcentaje. Son el 43,2% sobre el total de votantes, válidos o no válidos. El 24,9% sobre el censo electoral,

o sea, sobre el total de quienes tenían derecho a votar. Y representan solo el 17,2% de la población total de Cataluña. ¿Cuál de esos porcentajes es el que debería tomarse como «mayoría social» para separar a Cataluña de España? En este caso ninguno constituye mayoría, pero puede haber otras elecciones en que alguno de los porcentajes supere el 50%, ¿sería suficiente si la «mayoría social» solo lo es respecto a los votantes, pero con una abstención del 40%? Recuérdese que una mayoría del 51% sobre un 60% de votantes del censo electoral representa solo un 30% del total de ciudadanos con derecho a votar, y por tanto a decidir en una cuestión tan importante como la ruptura de un país. Solo como recordatorio para los que carecen de memoria, la Ley de Reforma Política fue aprobada por un 73% de todos los españoles que en 1976 tenían derecho a votar (21 y más años). Y la Constitución Española fue aprobada por un 59% de todos los españoles con derecho a voto en 1978 (los de 18 y más años). Los porcentajes son muy superiores si solo se tienen en cuenta los que votaron.

Cuando se habla de la mayoría social, ¿a qué colectivo nos referimos? Cuando hoy algunos se quejan de que muchos españoles no han votado la Constitución de 1978, ¿qué mayoría nos puede garantizar hoy que será igual dentro de 10 años? ¿Cada cuánto tiempo se debería preguntar a los ciudadanos por el territorio que debe incluir un estado? Romper un estado no es una broma, y no se puede jugar a los dados ni a la lotería, de manera que cuando se trata de romper España, debería preguntarse a todos los españoles.

Juan Díez Nicolás es académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas.

# El buen salvaje Los pinkies



Pedro Narváez

amos a ponernos serios. Todo lo que ocurrió ayer me pareció de una absoluta frivolidad, nada que me apeara de la idea fuerza con la que empecé el día: «Hay que acabar con los pinkies», me dije. Esos calcetines que apenas cubren el pie, usados en teoría para aislar los olores que desprende el pinrel del calzado, por algo tiene en queso su explicativo sinónimo, son una muestra más de lo cerca que está nuestra civilización de extinguirse. Empezaron a usarse con zapatillas deportivasy con pantalones cortos por lo que no molestaban en demasía ya que el «look» total era un desastre. Era mayor la tragedia de cuerpo entero que el detalle de ese trozo de algodón que parece pedir ayuda para hundirse y que no se note. ¡Pero se ven, siempre se ven! Los pinkies son espías malos, una manta escasa, unos guantes que no pegan. Pensaba que el tiempo mejoraría el ingenio, así pasó cuando las señoras llevaban calcetines que simulaban medias, y que solo se descubrían si la falda se acortaba demasiado. No ha sido así.

No solo se ha universalizado su uso sino que ya no se limita al momento deportivo. El pasado lunes, sin ir más lejos, noté que un joven llevaba unos pinkies con unos zapatos Oxford, los clásicos de cordones, que lo mismo se llevan con unos pantalones chinos, más bien en color marrón, que en una boda, preferiblemente en negro. Entonces supe que aquel horror solo tenía parangón con los calcetines ejecutivo que llevaban los «marios condes» en los años noventa y que, aunque era tarde para presentar una candidatura a las Europeas, al menos debería dedicar unas líneas a este asunto tan trascendente.

Sé que la batalla está perdida, que los pecadores que rezan a sus pies cada día lo seguirán haciendo, porque el malgusto siempre domina la mente humana hasta zaherirla de tal manera que confunde pinkies con calcetines largos de hilo de Escocia. Se da por bueno lo que la mayoría consume. Los pinkies son lo que un tanga a un bóxer. Es lo que me viene a la cabeza. Un hilo entre las nalgas. Y lo que es peor, nadie les dice que el emperador va desnudo.

TA RAZÓN • Miércoles. 5 de junio de 2024

# ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!

Queremos celebrar este día explicando de una forma clara y sencilla los conceptos más importantes sobre energía y sostenibilidad.

Encuéntralos en La Vatiopedia: tu guía para entender la energía y la sostenibilidad, en nuestras redes sociales.





Declarará como investigada. Peinado, que cita a la esposa de Pedro Sánchez el 5 de julio, se refiere a ese dictamen de la Guardia Civil como «un avance preliminar»

# El juez desinfla el informe de la UCO que exculpa a Begoña Gómez

Ricardo Coarasa. MADRID

egoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado por su aval a un empresario en adjudicaciones públicas que suman 10,2 millones de euros, tendrá que declarar como investigada el próximo 5 de julio. Así lo decidió ayer el juez Juan Carlos Peinado en una resolución en la que minimiza el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que no ve indicios de tráfico de influencias en la actuación de la mujer del jefe del Ejecutivo y que desde Moncloa se esgrime para cuestionar la decisión judicial. El instructor se refiere a él como un «avance preliminar de informe» y precisa que forma parte de una «primera fase de diligencias de investigación» que acordó «a pesar de contartan solo con los contenidos de las noticias que se acompañaban a la denuncia inicial» de Manos Limpias. De hecho, señala que ese informe llegó al juzgado el pasado 14 de mayo, hace tres semanas.

Salvo peticiones de suspensión que no se descartan, la mujer del presidente del Gobierno deberá comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a las diez de la mañana de ese 5 de julio.

El instructor aprovecha la resolución para repartir reproches entre la Fiscalía, a quien echa en cara su apelación exprés de la admisión a trámite de la denuncia, y el abogado de Begoña Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, a quien responsabiliza de tener que citar a Begoña Gómez antes de escuchar a los testigos inicialmente citados mañana y cuya comparecencia ha tenido que aplazar al próximo día 16, domingo, por problemas de agenda del letrado.

Peinado pone sobre la mesa la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar la investigación y que permite ratificar «la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de he-

Subraya que el informe se encargó solo con las noticias de la denuncia de Manos Limpias

Cree necesario que comparezca ya en beneficio de una instrucción «lo más ágil posible»

chos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez». En aras de «una instrucción lo más ágil posible», argumenta, resulta «aconsejable» citar ya a la esposa del jefe del Ejecutivo.

El juez Peinado explica por qué ha demorado la citación como investigada de Begoña Gómez, a quien ordena que se le comunique «personalmente» esta decisión por la Policía Judicial. En primer lugar, afirma, procedió a poner en su conocimiento, a tra-

vés de su abogado, su situación procesal «con el objeto de evitar la indefensión», lo que permitió a su abogado -recuerda- asistir a la declaración como testigos de los dos periodistas de medios digitales que publicaron informaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno. Además, añade el instructor, puso en marcha unas primeras diligencias de investigación que incluían la petición del referido informe de la Guardia Civil, en el que los agentes no aprecian indicios de tráfico de influencias en sus recomendaciones al empresario Carlos Barrabés.

Pero el magistrado va más allá y vuelve a cuestionar la actuación de la Fiscalía en este procedimiento. Sigue sin entender que «con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida», recurriese en apelación la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias. Lo que le llevó, asegura, a esperar tanto a la práctica de las testificales como a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que finalmente rechazó ese recurso y avaló la investigación, aunque acotándola a ese respaldo por escrito en las adjudicaciones bajo sospecha. Lo hizo así, explica, «para evitar una estigmatización infundada».

El magistrado deja entrever que su intención era citar a declarar a la esposa de Pedro Sánchez tras tomar declaración a altos cargos y exdirectivos de Red.es, cuyas comparecencias se han trasladado al próximo día 16 porque el abogado de Begoña Gómez alegó tener ese mismo día otras «obligaciones profesionales» y consideró –llama la atención el magis-

trado- «que no era adecuado que ningún otro letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre letrados, máxime cuando no era la declaración de su propia defendida».

La Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación judicial, aunque dejó fuera del proceso la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por sus reuniones con el entonces CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y el comisionista de la «trama Koldo» Víctor de Aldama, lo que tildó de «simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales». La Sala centró la instrucción en las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU, la empresa de Barrabés, profesor en el máster de la cátedra de Begoña Gómez, en las que en su opinión «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación».



ESPAÑA 9



#### Claves

## Reproches a la Fiscalía y a su defensa

Cuarenta días después de comunicarle su condición de investigada el pasado 24 de abril, el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez el próximo día 5 de julio. Peinado reprocha a la Fiscalía su inusitada celeridad, «nunca conocida», en recurrir en apelación la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias Afirma que quería tomar declaración a Begoña Gómez tras escuchar a los testigos pendientes, pero la petición de suspensión de su abogado por problemas de agenda se lo ha impedido.

# Una citación con permiso del juicio del «caso Nummaria»

Sortea el calendario de la vista para que el letrado de Gómez no pida aplazarla

R. C. MADRID

El juez del «caso Begoña Gómez» ha hilado muy fino a la hora de fijar la fecha de la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno en los juzgados de Plaza de Castilla. El instructor, molesto con la petición de suspensión de seis testigos prevista para mañana, que considera que el abogado Antonio Camacho podía haber evitado recurriendo a otro letrado de su despacho, y más teniendo en cuenta que se trata de una testifical, intenta acotar maniobras dilatorias.

Y para evitar nuevas peticiones de suspensión que dilaten la tramitación de la causa -que ya ha dejado claro que pretende tramitar de la forma «más ágil posible»-, el magistrado ha situado esas comparecencias forzosamente aplazadas un domingo, el próximo día 16, coincidiendo con una jornada de guardia en los juzgados de plaza Castilla. La citación de los directivos y ex altos cargos de Red.es -el organismo público que adjudicó a Carlos Barrabés los contratos bajo sospecha con la recomendación por escrito de Begoña Gómezno solo se producirá así en un día festivo -con las consiguientes molestias a las partes-, sino que se llevará a cabo en función de sus tareas como juez de guardia. De hecho, fuentes del Tribunal Superior de Justicia ya advierten de que «el horario de las comparecencias dependerá de la incidencia del servicio». Es decir, a los letrados les espera una larga jornada dominical en los juzgados madrileños.

Pero, además, y para que la situación no se repita, Peinado se ha asegurado de que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez no pida también la suspensión de su comparecencia con la intención de ganar tiempo y que esa citación se retrase a septiembre o, en función del rumbo de la investi-

gación y del recorrido de futuras peticiones de archivo ante la Audiencia Provincial, ni siquiera se produzca.

Y es que el abogado Antonio Camacho, exministro del Interior y defensor de Begoña Gómez, es también el letrado del «cerebro» de la supuesta trama de evasión fiscal en torno al despacho Nummaria, cuyo juicio comenzó ayer y se prevé que se prolongue hasta el próximo 19 de septiembre. Peinado ha mirado de reojo al calendario de la vista oral porque en la fecha elegida, el viernes 5 de julio, no hay señalada sesión del juicio, lo que sí sucede los días anteriores, el 2, 3 y 4 de julio, y posteriores (tras el fin de semana), del 9 al 11 de julio. El instructor reduce así la posibilidad de que la defensa de la investigada plantee una nueva petición de suspensión.

La citación de Begoña Gómez se produce menos de dos meses después de que el pasado 16 de abril el juez abriera diligencias al admitir la denuncia de Manos Limpias por tráfico de influencias, aunque esa resolución no se dio a conocer hasta el 24 de

La defensa de la esposa de Sánchez defiende al principal acusado del «caso Nummaria»

El juicio tiene sesiones previstas los días 2, 3 y 4 de julio, pero no el 5, fecha de la citación

abril, el mismo día en que la Policía Judicial trasladó a la esposa del presidente del Gobierno, a través de su abogado, que firmó la comunicación por poderes, la situación procesal de Begoña Gómez. Un paso al frente que llevó a Pedro Sánchez a amagar con su dimisión ante lo que calificó de «acoso y derribo» contra su esposa y a apartarse de la vida pública durante cinco días para rumiar una renuncia que, finalmente, no se produjo.

10 ESPAÑA



# El PP lleva al TSJM el «conflicto de intereses» de Sánchez

Feijóo le exige que asuma su responsabilidad política tras ser llamada a declarar Begoña Gómez

#### C. S. Macías/J. Gallego. MADRID

El Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el archivo de la denuncia que esta formación interpuso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) por los negocios de su mujer, Begoña Gómez, según confirmaron fuentes populares.

Con este paso el PP lleva a los tribunales la actuación de Pedro Sánchez respecto a las actividades de su mujer. Lo hace por vía indirecta, recurriendo ante la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM el archivo de su denuncia, en lugar de llevar directamente a Sánchez a la Justicia, lo que implicaría acudir al Tribunal Supremo, que es donde se dirimiría, de haberla, la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno, según fija el artículo 102 de la Constitución, informa Efe.

El PP interpuso el recurso el pasado mes de mayo, pero este movimiento no ha trascendido hasta que ayer el juez citó a declarar a la mujer del presidente del Gobierno en calidad de investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en negocios privados el próximo 5 de julio.

En concreto los populares habíanllevado a Sánchez a la OCI por el rescate de Air Europa, sosteniendo que el presidente del Gobierno tendría que haberse abstenido en esta decisión del Consejo de Ministros por las relaciones de esta compañía con su mujer.

La OCI, que por ley tiene autono-

mía funcional, pero que forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, había archivado la denuncia del PP con el argumento de que Sánchez no debía abstenerse porque su mujer no había tenido ni tiene una relación laboral o profesional con esta empresa que implique funciones de asesoramiento o dirección.

El PP recurre el archivo de dicha denuncia que sostenía que Sánchez podría haber cometido una infracción grave de la ley del alto cargo no absteniéndose en una decisión que afectaría a los intereses de un familiar y que apuntaba que la sanción contemplada en ese caso era la imposibilidad de ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Pedro Sánchez a que asuma de forma «inmediata» su responsabilidad política, después de que el juez haya citado a declarar a su esposa, Begoña Gómez. Tras asegurar que no hay

#### Prohibir los «ongi etorri» desde la UE

El PP presentó ayer su programa para las elecciones europeas del 9J donde se compromete a impulsar en los primeros seis meses de legislatura europea medidas como promover una nueva directiva europea que prohíba indultos y amnistías por delitos de corrupción, impedir por ley que las personas condenadas por terrorismo puedan ser contratadas en instituciones europeas o prohibir la celebración de homenajes a terroristas además de proteger el Estado de derecho de los «desmanes» de Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo y María José Sáenz de Buruaga, ayer en un acto en Santander

«precedentes» de lo que está ocurriendo, indicó que ella «tendrá que dar las respuestas oportunas» en esa declaración judicial pero el presidente del Gobierno debe dar explicaciones a los españoles. «El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Debe hacerlo ya y comunicar a la nación cuál es su decisión», declaró Feijóo en un acto del área de Mujer, Familia y Conciliación en el Palacio de Festivales de Santander junto la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, yla alcaldesa de la ciudad, Gema Igual.

Horas más tarde, cuando Sánchez dirigió una nueva carta a la ciudadanía para acusar al propio Feijóoya Santiago Abascal de estar detrás de los problemas judiciales de su mujer (y, de paso, presionar al juez instructor), fuentes del PP tildaron de «pamplinas» la misiva. «Pedro Sánchez debería dejarse de cartas enlatadas por redes sociales y someterse de una vez a una rueda de prensa con preguntas ilimitadas», destacan desde fuentes del PP. Apuntan que la esposa de Sánchez tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la leyo no, pero «el presidente del Gobierno debe dar explicaciones ante los españoles por unos hechos que no son ni éticos ni estéticos». «Lo que esperamos todos es que aclare por qué y con qué intensidad se ha beneficiado de los negocios presuntamente obtenidos por su condición política. Todo lo demás son pamplinas», zanjan las fuentes.

Lo cierto es que prácticamente dos horas antes de que Sánchez publicara la misiva, el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado había augurado con ironía sobre una nueva carta del presidente del Gobierno tras la citación a declarar a su mujer, igual que ya hizo a finales del pasado mes de abril.

También en la sesión de control en el Senado hubo preguntas sobre el «caso Koldo» y la llamada judicial a Begoña Gómez. El senador del PP Fernando Martínez-Maíllo preguntó al Gobierno «por qué todas las empresas que financian la actividad profesional de la señora Begoña Gómez son empresas rescatadas, adjudicatarias de contratos, reguladas o participadas por el Estado», mientras que Gerardo Camps (PP) advirtió de que cuatro empresas pantalla de la «trama Koldo» están radicadas en la localidad portuguesa donde reside el hermano de Sánchez.

LA RAZÓN • Miércoles. 5 de junio de 2024



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en instagram.com/herramientasparafamilias

# Sánchez sugiere injerencia política del juez en campaña

Publica una nueva carta en la que pide a los españoles responder el 9 de junio

Ainhoa Martínez, MADRID

La decisión del juez Juan Carlos Peinado dellamar a declarar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno en plena campaña electoral obligó ayer a Pedro Sánchez a marcar posición. Sin el impacto de la primera carta que dirigió a la ciudadanía -y en la que se tomaba cinco días de reflexión-, el presidente volvió a recurrir al género epistolar para espolear a los votantes eintentargenerarun efecto bumerán el próximo 9J. El jefe del Ejecutivo pide a los ciudadanos que se movilicen en las urnas para mostrarle su apoyo. «Dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo 9 de junio, ojalá sus promotores -el Sr. Feijóo y el Sr Abascal-, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes». Sánchez ve una «cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno», una coreografía de la que hace partícipe al juez.

En esta línea, califica de «extraño» que la decisión se conozca a cinco días de la cita con las urnas yrecuerda que «habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», apunta.

El presidente revela que tanto él como su mujer están «absolutamente tranquilos», porque «no hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes». «Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán», sentencia, reafirmándose en su compromiso de seguir al frente del Gobierno. En este sentido, recuerda que en su primera carta ya denunciaba la «deriva de la coalición reaccionaria» capitaneada por los líderes de PP y Vox «para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita». Algo que no está en sus planes. «Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria», dice.

Sánchez da con esta misiva carta de naturaleza a las voces de su Gobierno que apuntaban en privado a una injerencia electoral por parte del juez Peinado. «No esperábamos que fuera a llegar tan lejos», señalan desde el Gabinete, donde incidían, coincidiendo con el presidente, en que habitualmente los instructores suelen dejarlas causas en «stand by» durante las campañas electorales, por lo que ven una clara intención de interferir en la contienda de las europeas. «Es bastante obvio», resuelven las citadas fuentes, para apuntarinmediatamente: «Se utiliza en campaña para ayudar a una determinada opción política».

Entienden en el Ejecutivo que la manera de proceder del magistrado «no tiene ninguna lógica procesal», porque lo habitual hubiera sido llamar a Gómez a declarar en un primer momento -con la admisión a trámite- o esperar ya a finalizar la documental y las testificales para apreciar indicios de delito. En el Ejecutivo no quieren hablar de prevaricación, porque eso supondría dictar una resolución a sabiendas de que es injusta y es una cuestión muy «vidriosa», pero sí deslizan que podría haber «mala fe». «El asunto se archivará, antes o después, no tiene base», aseguran las fuentes consultadas

#### Activo electoral

«Es tan burdo que se les puede volver en contra». Este es el argumento que utilizan en el entorno de Sánchez para defender que el recorrido judicial que está viviendo la mujer del presidente puede acabar movilizando a sus propios votantes, porque «es tan obvio que insulta a la inteligencia de los mortales». «Cuanto más se sobreactúa, más se puede activar nuestro electorado», señalan fuentes socialistas.

En el partido están haciendo un llamamiento a responder al «fango» con «furia» en las urnas. Este es el mensaje que trasciende de la carta del presidente, que busca movilizar a su electorado contra lo que considera una campaña contra su mujer para quebrarle y que abandone sus responsabilidades. Así, lejos de acusar el golpe judicial que supone la declaración de su mujer, el PSOE intentará hacer de esto una bandera en la recta final de la campaña, para que el impacto les acabe beneficiando.

Es hora de que Sánchez

se aplique su medicina

tras la moción a Rajoy



Opinión

# Más cerca de Maduro



Jorge Vilches

ánchez ha ligado su Gobierno a un relato torticero, solo apto para feligreses. Ese cuento es que todo lo que venga de una instancia judicial es una maniobra ultraderechista, porque los jueces son la última pieza de una vasta conspiración contra él. Este tipo de respuesta al funcionamiento normal de la justicia está tomado del populismo. Trump ha usado el mismo argumento en su juicio.

Ese relato confrontado con la realidad separa a Sánchez de las prácticas de los presidentes de las democracias liberales de la UE. El líder del PSOE ya se puede colocar entre los dirigentes populistas latinoamericanos en atención a su falta de respeto a las instituciones, la ausencia de responsabilidad, y la negación de la rendición de cuentas a la ciudadanía.

El espectáculo de un Gobierno, con su portavoz al frente, defendiendo a la esposa del presidente imputada por corrupción es tan bochornoso como inédito en la Europa democrática. Podría darse en dictaduras bolivarianas o peronistas. No sería extraño en Nicolás Maduro o en Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, esta última fue juzgada por corrupción y respondió acusando al juez de «lawfare» dentro de una «conspiración judicial y política» contra «líderes progresistas» del Continente. Es el mismo discurso que hace ahora el sanchismo.

La retórica de Sánchez contra sus críticos, a los que tilda sistemáticamente de «ultras», lo

acerca más al espíritu de la Ley contra el Fascismo, Neofascismoy Expresiones Similares, de la Venezuela de Maduro, que fue aprobada en abril de 2024, que alarespuesta de sus homó-

logos europeos ante un caso de corrupción y tráfico de influencias en su entorno. La citada leyvenezolana sería aquíla consecuencia lógica de los hiperventilados discursos gubernamentales alertando sobre el supuesto peligro ultra del PP, Vox, los medios y los jueces.

En su articulado, la norma bolivariana dice que el liberalismo y el conservadurismo son rasgos fascistas y reaccionarios y, por tanto, contrarios al progreso que encarna el Gobierno. Es más, y esto nos tiene que sonar de la respuesta socialista a las noticias sobre Begoña, señala que cualquier crítica a Maduro o a su Gobierno es un ataque a las instituciones, a la democracia y a la patria. Por supuesto, la instrucción de las causas según esa ley corresponde a la Fiscalía, como quiere aquí Sánchez, y no a los jueces. Por cierto, la norma la presentó Delcy Rodríguez, la amiga del sanchismo.

Las imágenes que veremos el 5 de julio, con la entrada de la esposa del presidente en un juzgado investigada por corrupción y tráfico de influencias se saldaría en cualquier país de la UE con la dimisión del jefe del Gobierno. Se iría no sin antes dar explicaciones a la ciudadanía, pedir perdón por la inestabilidad que genera, y asegurar la continuidad democrática del país. Luego no tendría más que esperar la resolución del juez.

La ejemplaridad es consustancial al desem-

peño de la presidencia, incluso Sánchez lo entendió en 2018. Lideró entonces una moción de censura contra Rajoy por una corrupción que al final no existió. Es hora de que se

aplique su propia medicina. «Solo le queda una salida honorable –dijo entonces al jefe del PP–. Presente su dimisión ante el Rey. Solo tiene un camino, dimitir. No arrastre a España en su caída. Entre el interés de España y el interés propio, piense en España y dimita, porque con Vd. la corrupción ha llegado a la presidencia del Gobierno».

Esa era la respuesta de un político que, al menos en apariencia, quería ser como los líderes europeos, dispuestos a dimitir ante la mínima sombra de corrupción. Hoy, en cambio, Sánchez está más cerca de Maduro y nos aleja de la Europa seria y responsable. ESPAÑA 13



Félix Bolaños, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar Puente, ayer en Moncloa

# La citación de Begoña Gómez copa los titulares de la prensa internacional

Una veintena de cabeceras destacadas se hacen eco de las noticias judiciales

R. E. MADRID

La citación por parte del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como investigada por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por su aval a un empresario en adjudicaciones públicas que suman 10,2 millones de euros, ha copado los titulares de la prensa internacional de manera inmediata.

Destacados medios de comunicación como «Le Monde», «Le Figaro» o «Clarín» publicaron ayer la noticia de que la mujer del presidente del Ejecutivo tendrá que declarar ante el juez el próximo 5 de julio como parte de la investigación.

El «Washington Times» tituló que «Un tribunal español cita a la esposa del presidente del Gobierno para interrogarla en una investigación por corrupción». El diario francés «Le Figaro» reseña que «La esposa de Pedro Sánchez comparecerá el 5 de julio ante un juez en la investigación por corrupción que la persigue», mientras que el diario «Le Monde» utiliza términos similares y destaca que se trata de una investigación «por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias». El medio uruguayo «El Observador» recuerda la polémica existente entre el presidente del Gobierno español y el líder argentino, Javier Milei, para referirse al caso. En total, una veintena de cabeceras se hacen eco de la información.

# CRUCEROS FLUVIALES



8 DÍAS / 7 NOCHES

## Andalucía al completo

Sevilla • Córdoba • Sevilla • Cádiz • El Puerto de Santa María Isla Mínima • Sevilla • Granada • Sevilla

## 2X1 EXCURSIONES INCLUIDAS

Desde 735€ por persona (en lugar de 1470€) Salidas el 4,18, 25 julio • 1,15 agosto 2024

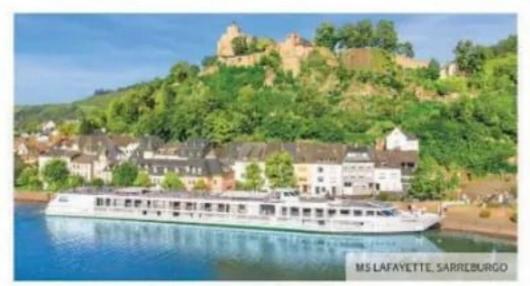

7 DÍAS / 6 NOCHES

## Los valles de Mosela, Sarre, Rin romántico y Neckar

Madrid • Frankfurt • Remich • Sarreburgo • Tréveris • Cochem • Coblenza Rūdesheim • Mannheim • Heidelberg • Estrasburgo • Frankfurt • Madrid

## HASTA 590€ DE DESCUENTO VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1550€ por persona (en lugar de 2140€) Salidas el 15, 27 julio 2024



8 DIAS / 7 NOCHES

## Las perlas del Danubio

Madrid • Viena • Melk • Dürnstein • Bratislava • Kalocsa Budapest • Esztergom • Viena • Madrid

HASTA 443€ DE DESCUENTO

VUELOS INCLUIDOS DESDE MADRID

Desde 1505€ por persona (en lugar de 1948€) Salidas el 11, 18, 25 julio • 1, 15, 19, 29 agosto 2024

**RÉGIMEN TODO INCLUIDO A BORDO:** 



BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS Y EN EL BAR





TASAS PORTUARIAS INCLUIDAS







14 ESPAÑA

# El presidente de Adif niega amaños en los contratos sobre Koldo

«relación social» con el exasesor y asegura que su conciencia está «muy tranquila»

B. García. MADRID

El presidente de Adif, Ángel Contreras, negó ayer cualquier tipo de «amaño» en las adjudicaciones de los contratos del ente administrativo que tuviesen que ver con la trama corrupta conocida como «caso Koldo» y limitó su relación con el exasesor ministerial Koldo García a un plano «social». A su vez, reconoció encuentros con el exministro de Transportes José Luis Ábalos cuando se marchó del Ministerio.

Así lo expresó ayer durante su comparecencia en la comisión de la comisión de la comisión de investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19 yel «Caso Koldo» en el Senado. «Yo comparezco porque me han llamado, pero nunca he amañado ningún tipo de contrato», sentenció, informa Ep. Según explicó

Contreras, su relación con el que fuera asesor del ministro de José Luis Ábalos y epicentro de la trama Koldo empieza durante su etapa como Director General de Conservación y Mantenimiento porque «coincidían en algunos actos», pero no fue hasta finales de 2022 cuando comienzan a mantener algún tipo de relación «social». «Hemos intercambiado Whatsapps de vez en cuando», aseguró en un primer momento, aunque posteriormente matizó sus palabrasy agregó que «alguna vez» han quedado para tomar café.

Con quien sí que confirmó que tenía relación es con el empresa-

rio Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA. «Conozco a Daniel Fernández y a la gran mayoría de directores y empresarios de las empresas que contratamos», remarcó. Al hilo de esta cuestión, Contreras fue preguntado por las conversaciones que mantuvieron Koldo García y Daniel Fernández sobre su persona y defendió que «no puede saber qué hablan terceras personas de él», pero quiso dejar claro que nunca le hablaron de ninguna adjudicación.

Según destacó la portavoz de UPN, Marimar Caballero, el informe de la UCO recoge que en las conversaciones entre Koldo García y el empresario Fernández, hay un mensaje en el que aseguran que Contreras les ha quitado 600.000 euros de una obra y debe ayudarles en la siguiente. Sin embargo, el presidente de Adifaseguró que esa cifra surge a raíz de una reclamación que desde la empresa presentaron en 2022 por una

obra de reparación que se estaba llevando a cabo.

«Presentan una reclamación por valor de 600.000 euros y el director de las obras, en noviembre de ese mismo año desestima la reclamación que ha puesto esta empresa. Con lo cual, ellos posteriormente, en septiembre de 2023, retiran la reclamación», señaló para posteriormente interpretar que cuando Fernández asegura que les «ha quitado» a lo que se refiere es a que «no se ha aceptado su reclamación».

Durante su comparecencia también fue preguntado por si ha estado vinculado a alguna empresa de venta de material sanitario, algo que Contreras descartó por completo porque durante la pandemia de la covid-19 el cargo que él desempeñaba, Director General de Conservación y Mantenimiento, «no tenía nada que ver con el tema de las mascarillas».

«Estaba dedicado exclusivamente a intentar mantener las infraestructuras para que toda la

Reconoce encuentros «esporádicos» para tomar «un café alguna vez» con el asesor de Ábalos

Niega haber hablado de ningún contrato ferroviario ni nada relacionado con las mascarillas

cadena logística de abastecimiento de supermercados y farmacias estuviese en funcionamiento», explicó el presidente de Adif.

Finalmente distintos senadores le cuestionaron si en algún momento se ha dirigido al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones sobre sus vinculaciones con Koldo García o sobre las adjudicaciones y reclamaciones relativas a su administración y Contreras aseguró que sí. «He informado puntualmente al ministerio de todas las cosas que han ido saliendo porque es mi responsabilidad», sentenció. Y aunque aseguró que su cargo está «siempre» a disposición del ministro de Transportes y del Gobierno, Contreras remarcó que tiene la conciencia «muy tranquila».

En la comisión, el portavoz del PP en la comisión, Martín Bernabé, anunció su intención de pedir la comparecencia del ministro de Transportes, como máximo responsable de la actuación de Adif.



El presidente de Adif, Ángel Contreras, ayer, en la comisión de investigación sobre el «caso Koldo» en el Senado

Aplazada la comparecencia de Laya La mesa de la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del «caso Koldo», decidió ayer aplazar «sine die» la comparecencia de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que en un primer momento estaba prevista para mañana. Así lo decidió el órgano encargado de ordenar los trabajos de esta comisión en su reunión de

ayer después de que González Laya informara de que no podía asistir a la citación por motivos de agenda. El PP buscaba la comparecencia de la exministra con el objetivo de conocer más detalles sobre las ramificaciones del «caso Koldo». De momento, según informan fuentes parlamentarias, no hay fecha determinada para una nueva citación a la exministra de Exteriores.

15 LA RAZÓN . Miércoles. 5 de junio de 2024



mejor así

# Con ASISA, más coberturas, más protección, por mucho menos

En ASISA queremos que te sientas protegido en todas las facetas de tu vida. Por eso, te ofrecemos una gran variedad de productos con los que estarás seguro pase lo que pase.

Y, aún mejor si además te las podemos ofrecer en las mejores condiciones:

Salud | Dental | Vida | Decesos | Accidentes

| 30% | En Salud y Dental<br>Contratando además otros dos seguros <sup>[2]</sup> |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 25% | Si contratas  Salud y Dental <sup>(3)</sup>                              |  |
| 20% | Contratando Salud o Dental(4)                                            |  |



[1] Promoción válida hasta el 31 de julio de 2024. Seguros que entran en la promoción: ASISA Esencial +, ASISA Completa ++, ASISA Completa ++, ASISA Integral 100,000, ASISA Integral 180,000, ASISA I 240,000, ASISA Esencial Mutualistas, ASISA Completa Mutualistas, ASISA Próxima Pymes, ASISA Salud Pymes, ASISA Dental, ASI ASISA Dental Familiar Mutualistas, ASISA Dental Pymes, ASISA Vida Tranquilidad, ASISA Vida Tranquilidad Protección Hipoteca, Seguro OCASO Asistencia Familiar Pfena, ASISA Accidentes Pfus Tipo II y ASISA Accidentes Tipo

[2] Descuento del 30% en 2024, del 25% en 2025 y del 20% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de cuatro de los cinco seguros que entran en la promoción.

[3] Descuento del 25% en 2024, del 20% en 2025 y del 15% en 2026 aplicable en los productos de salud y dental por la contratación de dos de los cinco seguros que entran en la promoción.

[4] Descuento del 20% en 2024, del 15% en 2025 y del 10% en 2026 por la contratación de un producto de salud o un producto dental.

Promoción no válida en Ibiza y Menorca, Más información en asisa es

Accidentes

Decesos

Viajes

Mascotas



# El Gobierno da largas y evita fecha de entrada en vigor de la amnistía

Moncloa de
«ocultar» los efectos
de la «ley obscena»
antes de las
europeas del 9J

#### Javier Gallego. MADRID

El Gobierno sigue dando largas a la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado, un paso imprescindible para que la norma entre en vigor y se pueda aplicar. Ahora, la ministra y portavoz, Pilar Alegría, ha aducido que se tarda «diez días de media» en publicar una ley, por lo que si se aprobó el pasado 30 de mayo, podría estar en el BOE en torno al 8 de junio, justo 24 horas antes de las elecciones europeas. En todo caso, este argumento de Alegría parece poco coherente con el precedente de la Ley que derogó la sedición (otra cesión a los independentistas), que se aprobó tan solo un día después de su aprobación en diciembre de 2022.

Alegría tuvo ayer que responder a la pregunta que formuló la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien reprochó al Gobierno que no publica la ley por «miedo a las urnas», en referencia al impacto electoral que puede tener en las elecciones europeas de este domingo. «Ahora también quieren ocultar los efectos de esta obscena ley», señaló García, quien dijo que el Gobierno «teme» la entrada en vigor y a los jueces «a los que atacan» ya que, según auguró, probablemente «no sea aplicable» al delito de malversación. «Temen que vuelva Puigdemont. Por eso esperarán al 10 de junio», continuó la portavoz de los populares, quien acusó al PSOE de acudir siempre a las elecciones con «la mentira y el engaño». «Sean valientes y publiquen esa ley de amnistía», añadió García, tras recordar que el Gobierno recriminó al PP que alargara los plazos de tramitación en el Senado de 20 días a dos meses y ahora son ellos quienes retrasan la entrada en vigor por temor al desgaste que puede generar en el PSOE la aplicación de la medida de gracia.

«Tiene gracia que usted haga esta pregunta», contestó Alegría, quien cargó contra el PP por llevar «todo el tiempo poniendo palos en las ruedas de la amnistía». La portavoz del Gobierno fue un paso más allá y quiso vincular al PP con Junts después de que Alberto Núñez Feijóo haya abierto la posibilidad de presentar una moción de censura pese a que los populares han descartado rotundamente que vayan a pactar con los de Puigdemont. «Acaso es usted la única española que no se enteró ayer de que Feijóo ha vuelto a cortejar al señor Puigdemont. Es usted la portavoz del PP que se ha manifestado seis veces contra la ley de amnistía y que ahora está dispuesta a pactar con Junts», señaló Alegría, tratando de sacudirse el desgaste de las cesiones a los independentistas y transferirlo al PP.

Lo cierto es que sigue siendo una incógnita cuál va a ser el día concreto de la entrada en vigor de la amnistía, pero el PP no va a dar tregua haciendo oposición. En este sentido, tal y como ya ha señalado Feijóo, van a dar la batalla en la Unión Europea para derrotar a la medida de gracia y la propia candidata Dolors Montserrat se comprometió también ayer mismo en un acto electoral en Nueva Economía Fórum a promover una nueva directiva europea que prohíba indultos y amnistías por delitos de corrupción, además de impedir por ley que las personas condenadas por terrorismo puedan ser contratadas en instituciones europeas. Montserrat recordó que hace apenas unos meses el PP europeo ya impulsó en la Eurocámara una iniciativa para ilegalizar amnistías por corrupción.



El aún presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ayer en Barcelona

#### Generalitat

# Aragonès convoca la constitución del nuevo Parlament para el próximo lunes

▶El todavía presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, firmó en la jornada de ayer el decreto de convocatoria del pleno de constitución del nuevo Parlament de Cataluña, formalizando así que la fecha de inicio de la decimoquinta legislatura será el próximo lunes 10 de junio, como ya se había anunciado. Así lo explicó la portavoz del ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, recordando que este primer pleno tiene como función escoger al presidente del Parlament, que lo será a su vez de la Mesa, y al resto de miembros de la misma: dos vicepre-

sidentes y cuatro secretarios. Por el momento se desconoce qué diputados optarán a este cargo y qué pactos se llevarán a cabo, pues las negociaciones entre las distintas formaciones se están caracterizando por la más absoluta discreción. ERC, no obstante, es el favorito, pues hasta cinco de los grupos verían con buenos ojos que fueran los republicanos quienes presidieran la Cámara. De cualquier forma y con las elecciones europeas por delante, se prevé que estos pactos acaben de cerrarse el propio lunes, horas antes de votar.

ESPAÑA 17



# Redondo y Freixes piden el 9J un voto contra el «guerracivilismo»

Reivindican una fuerte representación «constitucionalista» contra los nacionalismos

Álvaro Olloqui. MADRID

El antiguo dirigente socialista Nicolas Redondo Terreros; la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes; Miriam Tey, escritora; el periodista Sergio Fidalgo, y el empresario Joaquín Villanueva pidieron ayer en un manifiesto a la sociedad civil que vote en las europeas del domingo en contra delas fuerzas políticas que «levantan muros ideológicos guerracivilistas» y se alían con «nacionalismos» y «populismos bolivarianos». También de quienes reciben «feli-

citaciones» del yihadismo, el grupo palestino Hamás y hasta los talibanes de Afganistán.

Bajo el título de «Europa, nuestra esperanza», reclamaron la participación de la ciudadanía en el sentido de un voto constitucionalista en unas elecciones que, advirtieron, son fundamentales cuando ya el 80% de la legislación española emana de las instituciones comunitarias.

También, recordaron, los momentos vividos en la pasada legislatura en que los ciudadanos encontraron auxilio y ayuda en Europacomo «garante de sulibertad». De la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a Cataluña para analizar las «discriminaciones lingüísticas» en la educación con la inmersión al pronunciamiento de la Comisión de Venecia sobre las «faltas de garantías del Estado de derecho» que se derivan de la ley de amnistía a los dirigentes del «procés».

Redondo, que no pudo estar en el Circulo Financiero de Génova para pronunciarse presencialmente por un problema personal, reclamó «oponerse a los radicalismos políticos» con el sufragio que se emita el 9J ya que, afirmó, las sociedades «solo progresan» con políticas moderadas de centroderecha y centroizquierda. En el terreno puramente europeo, servirá, adelantó, para fortalecer la propia Unión y evitar con las herramientas que ofrece Bruselas para «evitar el desmoronamiento de las instituciones del año 1978» y la Transición.

Asimismo, avisó Terreros de que en la actualidad acudir a votar a una candidatura constitucional y moderada es la mejor vacuna contra el avance de las «tribus lingüísticas y étnicas» del independentismo y nacionales. Que, señaló, Alonso, Tey, Freixes, Villanueva y Juaristi, ayer

pondrán en marcha una ofensiva como siguiente paso para lograr el pacto fiscal y un referéndum de autodeterminación. «Estamos secuestrados por una minoría independentista insolidaria y decimonónica», expresó.

Freixes explicó que las elecciones a la Eurocámara son «más que europeas» porque decidir un Parlamento en que están representados Veintisiete países europeos es un «hito histórico» que no existe en ninguna otra parte del mundo. Al votar o pensar si acudir a participar, pidió, hay que tener presente que «representan» a la población y «colaboran» a través de los eurodiputados que mandan en «en la redacción de las normas» para toda Europa y «controla al ejecutivo», en referencia a la Comisión Europea.

En este sentido, rechazó la tesis, difundida por determinadas opciones políticas de que los ciudadanos españoles han perdido la soberanía en Bruselas. «No la hemos perdido, ahora la ejercemos en Europa» a través del Parlamento Europeo y el Consejo de los Gobierno de los Estado miembros.

En definitiva, los cinco autores del manifiesto llamaron a utilizar la papeleta para que los próximos cinco años se pueda hacer frente y contrarrestar el avance de los partidos «contrarios a la Europa democrática», que, detallaron, son los mismos que luchan por una «Europa de los pueblos» conformada en torno a «micronaciones étnicas y lingüísticas».

También, añadieron, para afrontar lejos del «partidismo» la inseguridad de una guerra en suelo europeo y los grandes desafíos que afronta la Unión Europea en la próxima legislatura.

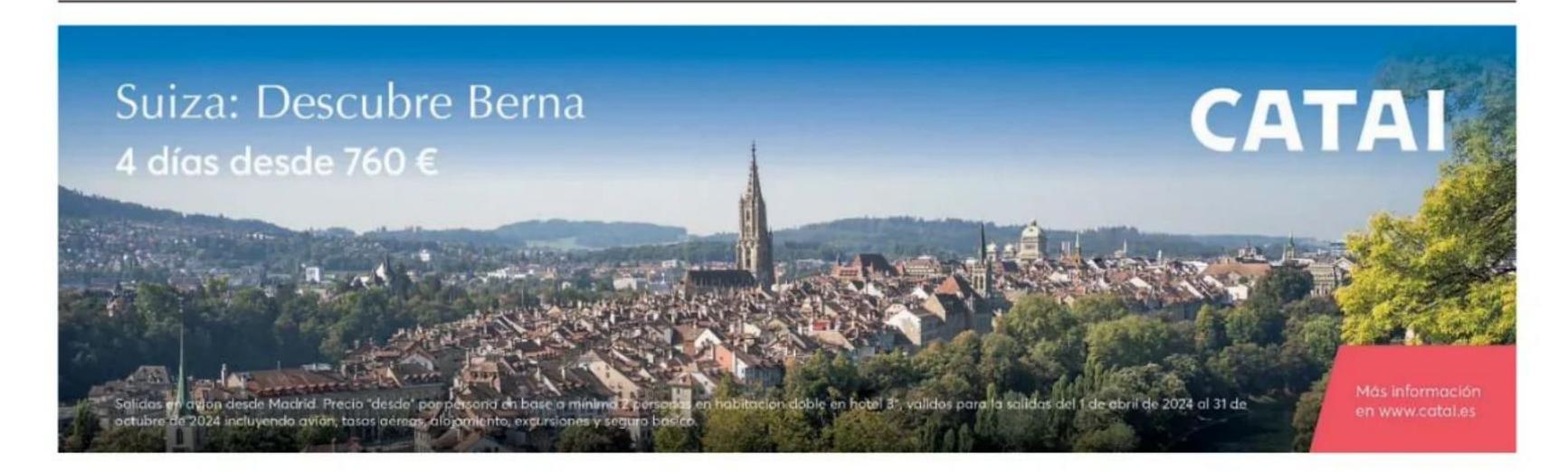

18 ESPAÑA
Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN



Álvaro Olloqui. MADRID

ordi Cañas Pérez (Barcelona, 1969) ve la política institucional como un partido de fútbol. Se presentan con el mejor equipo, dice, y con valiosos jugadores como Javier Nart que lo darán todo por su afición, la española, lejos de la partitocracia de los grandes equipos «rojos y azules». Salen a salvarse en europeas. Algún día, asegura sincero, ganarán la Liga.

#### La mayoría de las encuestas no les da representación en el Parlamento europeo. ¿Confían en que esto no sea así?

Manejamos «trackings» europeos y las encuestas serias sí nos dan representación, aunque lo camuflan para que se vote a la popular Dolors Montserrat. Soy consciente de dónde estamos, de la situación y no me engaño a mí mismo después de catalanas. Hay mucha gente que en las europeas va a valorar lo que hemos hecho la pasada legislatura y que no nos votó en Cataluña. Ahora lo hará porque no le gustan las campañas del resto y somos los únicos que hablamos de Europa. Estamos llegando.

#### ¿Por qué ha decidido seguir?

Somos un proyecto que tiene 18 años y que, en cada elección, conseguía mayor representación hasJordi Cañas Candidato de Ciudadanos

# «Soy consciente de dónde estamos y no me engaño después de las catalanas»

**Confía en que tras el 9J** seguirán en Bruselas para llevar la voz ciudadana

ta 2019, que empezamos a perderla. Fíjese si merece la pena que este 2024 va a ser el momento de volver a crecer. Este es mi lugar. El primer proyecto que nace de la sociedad civil y que representa esa España real que no se mueve a garrotazo limpio desde rojos y azules. El espacio que albergó las mayores esperanzas políticas de los españoles y que después muchos creyeron que no habíamos estado a la altura y nos retiraron la confianza. Ahora, vamos a pedirles el apoyo para volver a empezar y devolverles la esperanza en la política.



Ciudadanos puede presionar a la Comisión Europea para que no avale la amnistía corrupta»

#### ¿Este Ciudadanos ha aprendido de los errores que le han llevado casi a la desaparición?

Sí, y de los aciertos. No me arrepiento de lo que hicimos, pero no supimos explicarlo. No me arrepiento de denunciar la corrupción en Murcia, de haber apoyado los estados de alarma cuando nadie sabía bien qué era la covid, y de haber sido los primeros que peleamos desacomplejadamente contra los separatistas. No somos los que estamos diciendo que habrá que pactar con Junts en un futuro. Ni los que convirtieron a Jordi Pujol en hombre de Estado o fueron expulsados del Gobierno por corruptos. No hemos engañado nunca a nadie, ni faltado el respeto a nuestros votantes.

## ¿Cuál es su posición frente a la inmigración?

Hemos apoyado el Pacto europeo de Inmigración porque es un avance, aunque nos gustaría que fuese más ambicioso, pero muchos Estados no han querido. Un pacto que fue consensuado también con Buxadé, que después lo critica. Queremos control de las fronteras y cumplimiento de los acuerdos para la devolución de irregulares, como el que España tiene firmado con Marruecos. También que los países emisores de inmigración asuman la repatriación. Actualmente no se tie-

nen herramientas para hacerlo, en eso hay que avanzar. Giorga Meloni no ha hecho expulsiones masivas, como promete Vox en España. Porque para expulsar de forma masiva hay que hacerlo individualmente. Y si los países de origen no lo aceptan, no puedes expulsarle. Vox tampoco podría.

#### ¿Le ofrecieron dar el salto al PP? Como tres de sus excompañeros, entre ellos Adrián Vázquez, que perjuró que no lo haría.

Estoy donde quiero estar. En Ciudadanos contamos con el mejor equipo, por eso nos llamamos equipo España y eso es lo que importa. Del 1 al 6 de la candidatura de 2019 no se han ido a otro partido. Vázquezhace un año decía «en el ADN del PP está la corrupción y el transfuguismo es su forma institucional». Cada uno es dueño de sus decisiones, palabras y de lo que se infiere de las mismas. Lo mejor para que esto no pase, es que no se publicite y no tenga más importancia.

#### Sillega una cuestión prejudicial de la amnistía al TJUE, ¿se suspenderá su aplicación?

No tengo ninguna duda de que los jueces españoles lo elevarán. La próxima Comisión Europea tendrá que determinar si es un caso de corrupción política que un Estado aprueba una amnistía a delincuentes por siete votos. Si esa amnistía a delitos de corrupción política atenta directamente contra la legislación comunitaria. Si el terrorismo o la alta traición pueden ser objeto de medidas de gracia. Si se puede impedir que jueces sigan investigando las conexiones de los dirigentes del «procés» amnistiados con Putin para favorecer la injerencia rusa en Europa. Sobre esto tendrá que posicionarse el TJUE a nivel legal, pero también políticamente la Comisión de la próxima legislatura.

#### ¿Y también el Parlamento europeo?

Por ello es tan importante que haya una representación española en el grupo liberal para presionar y evitar, por otro lado, que Junts pueda estar en el grupo. Si estamos nosotros, no va a entrar. Cs tiene que estar para que la Eurocámara condicione que la Comisión no tolere la corrupción institucional amnistiada por el Congreso y un presidente a cambio de su investidura. Los portavoces de Puigdemont están diciendo que van a ir a por los jueces, policías y fiscales. Los delincuentes van a perseguir a los decentes.

ESPAÑA 19

## ...y más

#### Interior

# El Senado aprueba incluir a policías y guardias como profesión de riesgo

Los cuerpos estatales sufren una pérdida retributiva al jubilarse del 30%

M. Casado. MADRID

En marzo de 2018 se firmó el mal llamado «acuerdo de equiparación salarial» para que policías nacionales y guardias civiles cobrasen lo mismo que otras policías del Estado. Pues bien, en estos últimos seis años, un policía nacional jubilado habría perdido hasta 70.000 euros respecto a un mosso d'esquadra. ¿El motivo? Mientras un agente autonómico se jubila de forma anticipada (59 años) sin pérdida alguna de poder adquisitivo, un agente de la Policía Nacional sí sufre una merma en las retribuciones que percibe en su jubilación. En cifras, un ertzaina o un mosso puede cobrar hasta 500 euros más al mes que un policía nacional o un guardia civil. Diferencia que aumenta a 900 euros mensuales tras la jubilación.

Un agravio comparativo que llegará hoy al Senado. Y es que la Cámara Alta aprobará una Proposición de Ley del Partido Popular, cuyo objetivo es incluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dentro del listado de profesiones de riesgo. En concreto, plantea incluir a estos agentes, así como a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su trabajo. Norma que deberá ser refrendada posteriormente en el Congreso de los Diputados para

que entre en vigor, donde también hay registrada una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada.

Porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación. ¿En qué sentido? Los profesionales agrupados en las denominadas profesiones de riesgo tienen la opción de solicitar la «jubilación anticipada» cobrando el 100% de la prestación. ¿Y quién decide qué profesiones son de riesgo? El Ministerio de Trabajo es el encargado de elaborar esta lista de la que forman parte los trabajadores ferroviarios, artistas, mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, profesionales taurinos, bomberos, así como miembros de las policías autonómicas y locales. Sin embargo, pese a que mossos y ertzainas sí están en la lista, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no. Tampoco aparecen los funcionarios de prisiones.

Un policía nacional jubilado habría perdido en 6 años hasta 70.000 euros respecto a un mosso

Una discriminación por parte del Estado, que afecta al bolsillo de los agentes. Mientras un policía autonómico se puede jubilar a los 59 años con el 100% de su prestación, un guardia civil tiene que esperar a los 65 para no ver mermada su pensión. Siempre existe la opción de prejubilarse, entre los 55 y 58 años, pero no cobrarían la pensión íntegra. En definitiva, los cuerpos estatales sufrirían una pérdida retributiva en torno al 30% y en el mejor de los casos terminarían percibiendo una pensión de 1.623,85 euros frente a los 2.819,16 que percibe un mosso. Así, un agente de la Benemérita o un policía nacional jubilado cobrarán hasta 12.625 euros menos al año que un policía autonómico. La negativa a incrementar las pensiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se convierte en una de las principales razones por las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a incluir a policías nacionales y guardias civiles en la lista de profesiones de riesgo.

Hay que recordar que la Ertzaintza cuenta con la jubilación anticipada desde 2008, las policíaslocales desde 2019 y los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra la consiguieron en 2022. De este modo, todos los colectivos policiales verían reconocido ya este derecho, excepto Policía Nacional y Guardia Civil.

OUARDIA GUARDIA GUARDIA CIVIL

Policías, guardias civiles y mossos, en un operativo conjunto

#### Opinión

## Mejor ocasión, imposible

#### Tomás Gómez

ntes de Pedro Sánchez, era incuestionable en el PSOE que se acatasen las decisiones judiciales, gustasen o no. El líder socialista, para atacar al PP, que estaba inmerso en varios procesos por corrupción, endureció los reglamentos internos suspendiendo de militancia a aquellos afiliados que fuesen imputados por un juzgado. En algún caso, como el del «tranvía de Parla», la dureza fue aún mayor. Las noticias publicadas por un medio de comunicación afín bastaron para apartarme de la candidatura a la Comunidad de Madrid a tres meses de las elecciones autonómicas junto a otros candidatos a alcaldías y a la Asamblea de Madrid.

Ni Sánchez ni ningún miembro de la dirección pidieron disculpas, ni se alegraron de que las informaciones fueran falsas. Pero ahora, con el caso de imputación por corrupción y tráfico de influencias de su esposa, las cosas son bien distintas. Se ha apresurado el Gobierno en calificar la actuación judicial como «fuera de toda lógica procesal», se han filtrado partes de informes policiales interesadamente y la actuación de la fiscalía es atípica.

Desde el sainete de los cinco días de pasión, en los que Sánchez dio a entender que podía dejar la presidencia, la estrategia ha sido desacreditar el proceso.

No es difícil vaticinar que el secretario de Organización del PSOE tampoco suspenderá de militancia a Begoña Gómez, es más, que la ejecutiva federal y los líderes autonómicos saldrán en tropela apoyarla. La presunción de inocencia es incuestionable y debe ser aplicada a todo el mundo, de la misma manera que las medidas políticas deben ser idénticas para todos.

Es evidente que el asunto daña la imagen de Sánchez, que tiene repercusiones internacionales y que va a ser usado en la campaña a las elecciones europeas. Pero no es menos cierto que no ha habido ni una explicación de Begoña Gómez ni del presidente.

Pedro Sánchez repite hasta la saciedad que es un político limpio e intransigente con la corrupción, nuncava a tener mejor o casión para demostrarlo. Tampo co para respetar las decisiones judiciales.

### Elecciones 9J



Los partidos de extrema derecha

Mirentxu Arroqui. BRUSELAS

os partidos euroescépticos y de extrema derecha europeos ya no son una rareza y sus líderes han dejado de ser considerados excéntricos y outsiders sin posibilidad de gobernar. Forman parte del panorama habitual y en estas elecciones podrían hacerse con una cuarta parte de los escaños, frente al 18% actual. Actualmente forman parte de dos grupos diferenciados en la Eurocámara: los Conservadores y Reformistas Europeos ( Vox, Hermanos de Italia y Georgia Meloni y los conservadores polacos de Ley y Justicia entre otros) e Identidad y Democracia (el partido de Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia y, hasta esta legislatura, Alternativa para Alemania). Esta configuración puede cambiar tras los comicios del domingo. Marine Le Pen está cortejando a Giorgia Meloni en aras de formar un único grupo y recuperar escaños tras la expulsión de Alternativa para Alemania, después de que su líder realizada comentarios an-



#### Le Pen (ECR) quiere atraer a Meloni (ID), pero la relación de la francesa con Putin les separa

tisemitas. Si los partidos se unen en un único grupo pueden incluso arrebatar la segunda posición a los socialistas europeos, lo que supondría una revolución en el statu quo europeo. Otra de las incógnitas reside en qué hará Fidesz, el partido de Viktor Orban que acabó abandonando el Partido Popular Europeo en 2021, poco antes de ser expulsado. Pero, aunque esta hipótesis puede resultar apocalíptica para los partidos tradicionales que han marcado del rumbo de la política europea durante décadas, no parece tan fácil de conseguir ya que a estas fuerzas políticas les separan importantes diferencias.

La más palpable y difícil de ocultar en estos comicios es su relación respecto a Vladimir Putin, en un momento en el que la guerra de Ucrania ha dejado pocos márgenes para las medias tintas. Mientras Giorgia Meloni y los conserHasta un 20% del voto. Los sondeos auguran un avance de los partidos euroescépticos, pero su poder de decisión dentro de las instituciones estará determinado por la capacidad de sus grupos -ECR e ID- de entenderse

# La «galaxia ultra» que amenaza el futuro de la UE



vadores polacos son claramente anti Putin, son de sobra conocidos los vínculos de Le Pen con el Kremlin, al igual que los de Orban, que en los últimos meses ha puesto constantes palos en las ruedas para la adopción de los paquetes de sanciones e incluso ha defendido negociar con el mandatario ruso para terminar con la guerra.

Aunque Le Pen ha dulcificado su discurso respecto a este tema, sabedora de que puede ser su gran

hándicap de cara a conseguir el apoyo de Meloni, resulta difícil olvidar estos vínculos. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha establecido un cordón sanitario dentro de las formaciones consideradas de extrema derecha. Mientras ha piropeado a Meloni al considerarla proeuropea, anti Putin y defensora del Estado de Derecho y se ha mostrado a favor de llegar a acuerdos con ella, ha

descartado a Le Pen y Alternativa para Alemania por no cumplir con estos estándares. Unas palabras que han sido criticadas por socialistas, liberales y verdes para quienes Von der Leyen estáblanqueando a la extrema derecha.

No sólo existen diferencias sobre la posición respecto a Rusia, sino también en otros asuntos. El grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos siempre ha aglutinado a formaciones que buscan cambiar la UE desde dentro y la repatriación de competencias ante el temor de un «superestado» europeo que diluya la identidad nacional, mientras que IdentidadyDemocracia ha estado tradicionalmente formado por formaciones rupturistas que propugnaban terminar con el proyecto de integración europeo y la salida del euro. El grupo de Conservadores y Reformistas europeos recogió a los tories británicos cuando estos salieron del Partido Popular Europeo y apostaron por posiciones más euroescépticas, que acabaron desencadenando en el Brexit, y se aliaron con los conservadores polacos, con postura más conservadoras que el grupo popular en asuntos como la defensa de la familia tradicional.

Esto último ha cambiado en los últimos años. Le Pen y Wilders han ido dulcificando su discurso, en parte debido al efecto Brexit y a las dificultades de los británicos durante las negociaciones. Ya no propugnan la salida de la UE -tan solo AfD habla de abandonar la moneda única- pero se han centrado en otros asuntos. En los últimos años, aparte de la mano dura contra la inmigración ilegal, especialmente la de origen musulmán -característica que comparten la mayoría de estos partidos concentrados en los dos grupos antes citados- también han introducido en la agenda política su oposición a las normativa impulsada por la Comisión contra el cambio climático y su defensa del mundo rural frente a las élites urbanitas de Bruselas. También se oponen a los objetivos de la denominada agenda 2030, establecida por la ONU, al entender que se trata de un programa político para promover la dominación social impulsada por oscuros intereses globalistas. En ámbitos como las costumbres, también hay diferencias. Mientras los conservadores polacos, Meloni y Vox defienden un modelo social conservador basado en valores cristianos, Le Pen ha cambiado sus postulados y votó a favor de blindar en la Constitución francesa el aborto como

#### Opinión

## Lo que está en juego

#### Alberto Alemanno

ientras los ciudadanos acuden a las umas en los 27 Estados miembros, la incertidumbre política se cierne sobre el continente. Por primeravez, los partidos de extrema derecha, contrarios al «establishment», pueden hacerse con cerca del 20% de los escaños del próximo Parlamento de la UE. Los mismos partidos gobiernan más de una docena de Estados miembros de la UE. Entre ellos se encuentran algunos Estados fundadores de la UE, como Italia y los Países Bajos, donde con el tiempo han ganado una respetabilidad sinprecedentesyhastahacepoco inconcebible. Sin embargo, aún no se ha producido el mismo proceso de normalización en la UE aunque probablemente se vaya enlamisma dirección. No obstante, se desarrollará de manera diferente que anivel nacional, debido a algunas características estructurales y políticas únicas de la UE. En primer lugar, el presidente de la Comisión Europea, que será designado por los jefes de Estado ydeGobiernoreunidosen el Consejo, no está obligado jurídicamente ni se espera políticamente que forme una mayoría política claramente definida antes de la votación en el Parlamento Europeo. Del mismo modo, no se espera que los nuevos eurodiputados elijan bando antes de las elecciones, e inclusos i sus propios partidos políticos se lo piden, votarán en secreto. Como resultado, la próxima Comisión no contará con una mayoría permanente, sino de geometría variable, lo que a su vez definirá la elección del candidato a presidente.

En segundolugar, el Parlamento de la UE ni es «europeo» ni es un Parlamento. No es europeo en la medida en que sus miembros pertenecen a partidos políticos nacionales-no de la UE-. Aunque los electos entrantes pueden afiliarse a grupos políticos de la UE, estos grupos son ideológicamente heterogéneos y no pueden garantizar un apoyo político permanente a ningún candidato a presidente. Y no es un Parlamento, ya que carece de iniciativa legislativa, que corresponde en cambio a la Comisión. Esto significa que, aunque los partidos de extrema derecha puedan reunirse en un solo grupo -frente a los dos grupos actuales de ECR e ID- esto por sí solo no podrá definir la dirección política de la Unión. La extrema derechano podrá proponer legislación, sino simplemente retrasar o detener las propuestas de la Comisión Europea, que se espera que siga en manos de los partidos mayoritarios. En política exterior, el Parlamento Europeo tiene aún menos prerrogativas, por lo que ni siquiera un gran contingente de partidos de extrema derecha podrá cambiar mucho las cosas. Estas características estructurales de la UE parecen limitar en gran medida la capacidad de la extrema derecha, aunque se una, para redefinir la futura dirección de la UE. Otros dos factores parecenensombrecerlaposibilidadde que la extrema derechalleve la voz

cantante en la UE. La idea de unir a los partidos de extrema derecha de toda la UE es un viejo sueño, del que fueron pioneros Farage, Le Pen y Wilders hacemás de 20 años. Sin embargo, nunca se hizo realidad. No sólo esos partidos son intrínsecamente incompatibles entre sí piénsese en su postura opuesta sobre Rusia-, sino que además su propio enfoque nacionalista les impide cooperar más allá de las fronteras. Esto sugiere que, a pesar de su auge histórico, la extrema derecha no podrá dictar las prioridades de la UE, que seguirán en manos de los partidos mayoritarios. Sin embargo, si bien la extrema derecha no logrará el control político del proyecto de la UE, sí obtendrá, gracias a su número récord de escaños, una influencia política profunda y potencialmente desestabilizadora.

Estas elecciones van a acelerar un giro a la derecha que ya se ha producido en gran medida dentro y fuera de la UE, y a llevarlo a un nivel diferente. No sólo están en juego las ambiciones climáticas, sino también la agenda más amplia de la UE, tradicionalmente integracionista. Es probable que la ampliación de la Unión, estrechamente vinculada a la reforma institucional, seralentice o incluso se detenga bajo la influencia ultra.

#### Comienza el voto anticipado en los Bálticos

▶El voto anticipado en las elecciones al PE comenzó ayer en Lituania, después de que ya lo hicieran el lunes otros dos países bálticos, Letonia y Estonia, tres naciones preocupadas por la guerra rusa en Ucrania, la seguridad y las políticas verdes. En Lituania, la votación anticipada tendrá lugar desde ayer hasta el jueves de 7:00 a 20:00 hora local, informó la Comisión Electoral Central del país báltico. El voto anticipado en Lituania comenzó un día después de que lo hicieran en los otros dos países bálticos, Estonia y Letonia. En Lituania, un total de 14 partidos políticos y una coalición bipartidista compiten por 11 escaños en la Eurocámara. Los medios de comunicación locales informaron de que pequeños grupos de votantes formaron colas en algunos recintos de grandes ciudades como la capital, Vilna, y de Kaunas en este primer día de votación anticipada. En Letonia, se reabrirán los colegios electorales el jueves y el viernes.

italiana y la presidenta de la Comisión Europea

La primera ministra derecho y es pro LGTBI.

A. Alemanno es profesor Jean Monnet en Derecho europeo

#### Elecciones en la India

# La ajustada victoria de Modi pone en peligro sus reformas

La alianza de oposición supera todas las expectativas tras una década en el poder del primer ministro nacionalista

El BJP obtiene

290 escaños, lejos

de los 400

proyectados en

las encuestas

Mar S. Cascado. HONG KONG

Las elecciones generales de India han resultado en una victoria para el primer ministro Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata (BJP), pero con un margen menos amplio de lo esperado.Tras una década en el cargo, los primeros resultados de las votaciones a la Lok Sabah revelados ayer, apuntan a que no ha logrado la mayoría abrumadora que muchos habían pronosticado. La alianza de oposición, agrupada bajo el acrónimo INDIA, ha superado todas las expectativas. Esto indica que, si bien Modi sigue siendo una figura dominante, su liderazgo político enfrenta retos y deberá navegar en un entorno más competitivo durante su próximo mandato.

Esto representa un revés parcial para Modi, quien buscaba una victoria contundente que le permitiera consolidar aún más su poder político. Si bien mantiene la mayoría, la

reducción de su bloque parlamentario puede complicar la aplicación de su agenda reformista. A pesar del desgaste de poderío, parece haber logrado convertirse en el segundo líder en la historia reciente del país en servir tres mandatos consecutivos, después del legendario político independentista Jawaharlal Nehru.

En estas intensas elecciones generales, consideradas el mayor ejercicio democrático del mundo, cerca de 642 millones de ciudadanos ejercieron su derecho a voto. Unos comicios que se han visto como un referéndum sobre la gestión de Modi. Se llevaron a cabo a lo largo de siete fases durante un período de seis semanas, comenzando el 19 de abril. En ellas se disputaban 543 escaños en la cámara baja del Parlamento, y el partido o coalición que lograra obtener al menos 272 de esos votos sería el encargado de formar el nuevo ejecutivo.

Según los primeros datos difundidos, el BJP y sus aliados han logrado 290 escaños, suficientes para formar gobierno. No obstante, esta cifra representa una caída cercana a los 70 escaños en comparación con los comicios de 2019. La alianza opositora ha logrado superar las expectativas al obtener 234 escaños en conjunto.

Con todo, parece que Modi ha logrado mantener el respaldo electoral suficiente para continuar al frente del gobierno, aprovechando su capital político y movilizando diferentes palancas de poder. La primera línea de su plan fue pro-

yectarelpaíscomo potencia global en la cumbre del G20 celebrada en Nueva Delhi en septiembre de 2023, un escaparate para posicionarse como un líder influyente y reforzar

suimagen de estadista. En paralelo, apeló al componente identitario y religioso, con la solemne inauguración en enero del reclamado templo del Dios Ram en Ayodhya - en el emplazamiento de una mezquita arrasada-, un gesto simbólico para complacer al electorado hindú, que representa alrededor del 80% de la población india. La tercera pata de su maquinaria fue mantener una política social activa, con medidas de bienestar dirigidas a los sectores más desfavorecidos, lo que le ha permitido preservar un importante apoyo, especialmente en las zonas rurales.

En estos comicios, la división religiosa ha sido un tema candente, al igual que el desempleo. El gobierno de Modi ha sido testigo de



Modi celebró ayer su victoria a pesar de su inesperado retroceso

ataques flagrantes, acusado de estigmatizar a los musulmanes y avivar las tensiones interreligiosas. Según sus críticos, la democracia india se tambalea, y la línea que separa la religión del Estado es cada vez más difusa.

El mito del modesto comerciante de té, un hombre autodidacta de la humilde subcasta de los Ghanchi, y sus promesas de desarrollo, aseguraron en 2014 su ascenso al poder frente a la dinastía Nehru-Gandhi. Desbancó a esta familia privilegiada que se había visto debilitada por el desgaste de años de poder, los escándalos de corrupción y el nepotismo. Desde entonces, se ha forjado un arraigado culto alapersonalidad, avalado por dos victorias aplastantes, en gran

medida gracias a su fuerte apoyo entre el electorado hindú.

En vísperas de oficializarse los resultados, no dudó en expresar optimismo por alcanzar el triplete, afirmando que el pueblo había votado en cifras récord gracias a los cambios favorables implementados por su administración. Por otra parte, criticó a la Alianza IN-DIA -un grupo de más de veinte organizaciones políticas que aspiraban a desbancar al gobierno -, a los que acusó de «ser oportunistas», así como de estar conformada por «castistas, comunistas y corruptos» cuyo objetivo es proteger a «un puñado de dinastías» en lugar de presentar una visión de futuro para la nación.

Bajo esta década de mandato

#### India primero y el deterioro democrático

El ascenso internacional de la nación bajo el mandato de Modi caló hondo en gran parte de la sociedad, que ve en su líder la encarnación del sueño de convertir a su país en una superpotencia del siglo XXI. Su retórica de «India primero», sus avances en política exterior, y su pragmatismo a la hora de cultivar alianzas le han granjeado un amplio respaldo popular, a pesar de las críticas de sus detractores. Lejos de seguir una línea ideológica rígida, ha demostrado una notable flexibilidad a la hora de adaptar sus movimientos a las cambiantes circunstancias geopolíticas. Ha sabido cultivar relaciones tanto con Occidente como con Rusia o China, priorizando siempre los intereses y la proyección global del país. Esta pragmática «doctrina Modi» le ha permitido sacar rédito de crisis como la guerra de Ucrania, consolidándose como un actor clave en el tablero mundial. Sin embargo, esta predilección exterior la ha combinado con un aumento del nacionalismo hindú y el autoritarismo que definirán su legado.

presidencial, India ha experimentado un fuerte crecimiento económico y una increíble mejora de su reputación mundial. Con una población de 1.400 millones de habitantes, se trata de una de las economías de mayor rápido crecimiento del mundo, con una expansión del 7,2% en el año fiscal 2022-2023, la segunda tasa más alta entre los países del G20. El FMIprevé que su crecimiento será del 6,8% en 2024 y del 6,5% en 2025. Cuando Modi asumió el mando en 2014, el país ocupaba el décimo lugar entre las mayores economías. Pero, el líder ha impulsado los resultados macroeconómicos, la estrategia de desarrollo de infraestructuras y la prudencia fiscal, lo que ha llevado a ser la quinta economía.

INTERNACIONAL 23

# El conflicto en Oriente Medio

# La escalada de Israel con Hizbulá acerca la invasión terrestre en el sur del Líbano

El cruce de fuego entre la milicia chií y las tropas israelíes se intensifica: «Es hora de tomar una decisión»

#### Antonio Navarro, RABAT

La escalada entre las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y el partido-milicia chiita Hizbulá en torno a la frontera norte eleva en las últimas horas la posibilidad de una entrada de las tropas israelíes en el sur del Líbano. El cruce de fuego entre la organización apéndice de Irán, un Estado en el seno de un Estado fallido como el libanés, y las fuerzas israelíes han causado además en las últimas horas importantes incendios forestales al sur de la divisoria, con muchas más hectáreas arrasadas que en la Se-

gunda Guerra del Líbano. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Herzl Halevi, aseguraba estar preparado para la guerra en el norte: «Nos aproximamos al momento de tomar una decisión».

La organización dirigida por Hassan Nasralah reclamó ayer un nuevo ataque con proyectiles de mortero contra varias posiciones de las FDI en el norte del país y en los Altos del Golán -sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas- en respuesta a los bombardeos israelíes contra suelo libanés al tiempo que aseguraba no tener intención en una guerra abierta con Tel Aviv.

Durante una visita ayer a las comunidades del norte, el ministro Benny Gantz aseguró ayer que el gabinete de guerra israelí resolverá la situación en la frontera con Líbano-los ataques de Hizbulá contrazonas civiles no cesan- medianteun «acuerdo» con las autoridades del país vecino o a través de «una



Los bombardeos han provocado varios fuegos en la frontera norte

escalada» en los ataques. «He estado involucrado durante meses en una lucha, con el primer ministro y con todos, para que el primero de septiembre hayamos acabado aquí y podamos abordar nuevos temas», afirmó ayer el político centrista, según recoge el medio local «The Times of Israel». «No podemos perder más tiempo», zanjó Gantz. Decenas de miles de ciudadanos israelíes se han visto obligados a abandonar sus hogares en el norte del país como consecuencia de los repetidos lanzamientos de proyectiles desde suelo libanés desde el pasado 8 de octubre.

Por su parte, el ministro de Se-

guridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, fue ayer más allá que Gantz al instar a «destruir» los «bastiones» de Hizbulá en el sur del país vecino. En el curso de una visita también al norte del país -concretamente a Kiryat Shmona— Ben Gvir defendió la necesidad de llevar a cabo «una guerra» contra Líbano.

«No puede ser que nuestra tierra arda y que haya paz en Líbano. Tenemos que quemar y destruir todos los bastiones de Hizbulá. Guerra», declaró el político ultraderechista en un mensaje en su cuenta en la red social X junto a un vídeo en el que ha reiterado que «el trabajo del Ejército es destruir a Hizbulá». Más tarde, Ben Gvir expresaba su desacuerdo con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por haber ordenado la destrucción de un puesto de avanzada ilegal levantado por colonos israelíes cerca del asentamiento de Yair Farm, en el norte de Cisjordania. El ministro ultraderechista insistió además en exigir al primer ministro israelí la destitución de Gallant. El Ejército israelí y Hizbulá mantienen desde el 8 de octubre, un cruce intermitente pero incesante de fuego.



# EL ESTILO DEL VERANO





ADEMÁS, REGALO RITUALS...

ELLE + ELLE DECORATION + REGALO + TARJETA RITUALS\*
POR SÓLO 6,50 €

\* 5 € DE REGALO A PARTIR DE 25 € DE COMPRA

24 INTERNACIONAL



Las ONG acusan al presidente de copiar las políticas trumpistas en inmigración

# Biden endurece su política migratoria de cara al 5N

Firma una orden ejecutiva para acelerar las expulsiones y limitar las entradas a 2.500 al día

Mamen Sala. NUEVA YORK

A menos de tres semanas de que se celebre el primer debate presidencial estadounidense entre los candidatos favoritos, el presidente Joe Biden se enfrentó ayer a uno de sus puntos políticos más débiles, la inmigración. El demócrata anunció un agresivo plan con efecto inmediato para limitar la entrada de solicitantes de asilo ilegales a través de la frontera con México. Hace semanas que se esperaba este anuncio, que además acelerará los procesos de deportación y dejará exentos a los niños que no lleguen acompañados de un adulto. La decisión supone un cambio de política significativo en la Administración Biden, que se debate entre la presión de los republicanos tras meses de cifras récord en la llegada de migrantes, y sus políticas de defensa de los recién llegados. Con unas elecciones históricas a la vuelta de la esquina, esta sea posiblemente una de las decisiones más drásticas que haya

tomado el actual mandatario en materia de migración.

El expresidente Donald Trump ha convertido la inmigración en piedra angular de su campaña, y ha prometido llevar a cabo la «mayor operación de deportación» si regresa a la Casa Blanca. Ya en el 2020, con la pandemia como excusa, selló la frontera a la mayoría de los inmigrantes por cuestiones de seguridad sanitaria. La campaña electoral del exmandatario criticó la acción ejecutiva y su portavoz, Karoline Leavitt dijo que «la Orden Ejecutiva de Biden es para una amnistía, no para la seguridad fronteriza», «si realmente quisiera cerrar la frontera podría hacerlo de un plumazo, pero nunca lo hará porque está controlado por demócratas de la izquierda radical que buscan destruir EE UU».

El decreto sólo se aplicará cuando se superen las 2.500 personas diarias en la frontera. A partir de esta cifra, las autoridades podrán rechazar a los inmigrantes que traten de entrar a EE UU de manera ilegal, restringiéndoles la posibilidad de solicitar asilo en el futuro. Esto se da porque una vez que la persona pisa suelo norteamericano, es detenido y se crea un caso en su nombre. Tan pronto como solicita asilo se le pone en libertad a la espera de que arranque el proceso para regularizar su situación legal en el país. Debido a la enorme acumulación de casos, muchos podrían tardar años en resolverse, y en otras ocasiones la persona desparece y nunca acude a su cita con el juez, por lo que permanece de manera ilegal en el país. La nueva Acción establece que cuando disminuya el número de entradas se reabriría la frontera dos semanas después. Además de los menores que viajen solos, también habrá excepciones con las víctimas del tráfico de personas o aquellos que antes hayan solicitado una cita en uno de los puestos ofrecidos por EE UU en los países fronterizos, como México. En este grupo también se incluirían a aquellos que presenten una emergencia médica aguda o tengan su vida amenazada.

La orden llega en un momento crítico, en el que solo el pasado lunes las autoridades fronterizas registraron3.500 migrantes cruzando la frontera sur, según la información que funcionarios de Seguridad Nacional han revelado a la cadena CNN, y cuando se están registrando 4.000 detenciones diarias en las últimas semanas. La cifra es alta, pero no tanto como la de diciembre, cuando hubo 10.000 entradas de inmigrantes ilegales diarias. Para evitar que se repita esa situación, la nueva orden entró en vigor ayer mismo. Defensores de inmigrantes han mostrado preocupación porque Biden esté olvidando su reforma de asilo.

# Los mercados castigan la victoria total de Sheinbaum

La presidenta electa mantiene al titular de Hacienda para transmitir «calma»

Evangeline O'Regan. MORELIA

La ganadora de las elecciones mexicanas, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje de estabilidad y tranquilidad a los mercados internacionales al confirmar en el cargo al secretario de Hacienda de la era AMLO, Rogelio Ramírez de la O. México vivió un lunes negro después de que los mercados reaccionaran negativamente a la victoria arrolladora de Sheinbaum y del partido oficialista Morena en las elecciones presidenciales del pasado domingo. La inquietud se produce por la abrumadora victoria Morena no solo en el poder ejecutivo sino también en ambas cámaras legislativas y en la mayoría de las gubernaturas estatales. Morena, durante el próximo sexenio, podrá seguir llevando a cabo su Cuarta Transformación social sin contrapesos. Ramírez de la Otendrá que responsabilidad de seguir aportando confianza a los mercados internos y externos.

Sheinbaum agradeció a Ramírez de la O «por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional». Tranquilidad en lo económico facilitará a Sheinbaum el poder avanzar en sus reformas sociales y políticas. Durante el mandato de López Obrador, que finalizará el próximo 1 de octubre, la moneda nacional, el peso mexicano ha vivido una de sus etapas de mayor fortaleza respecto al dólar.

En las filas de la oposición, la realidad de la sacudida y victoria sin ambages de Sheinbaum empezó a tener efectos secundarios. A pesar de que la noche electoral se vivió con normalidad democrática después de que la líder del frente de la oposición, Xóchilt Gálvez, admitiera su derrota y reconociera a Sheinbaum como la ganadora de los comicios. En las horas siguientes, y a través de sus redes sociales, Gálvez anunció que presentaría impugnaciones a la elección por la participación del crimen organizado y por la desigualdad de condiciones en las que concurrió su candidatura.

«Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata -Claudia Sheinbaum-, Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos». Los votantes de la oposición de la coalición PRI, PAN y PRD y los xochitlovers aprovecharon este nuevo giro para circular en los grupos de mensajería instantánea y redes sociales contenido cuestionando el recuento y alertando de un posible hackeo de los sistemas del INE, sin embargo las denuncias del equipo de Xóchitl Gálvez no irían en este sentido.



La candidata opositora, Xóchilt Gálvez, obtuvo el 30% de los votos



El dato

5.135

millones de euros colocados por el Tesoro este martes

El Tesoro Público español ha colocado este martes 5.135 millones de euros en letras a seis y doce meses, que, en el caso de las primeras, se han adjudicado a su menor interés desde las emisiones de mayo de 2023. **3,37%** de interés en las

letras a seis meses

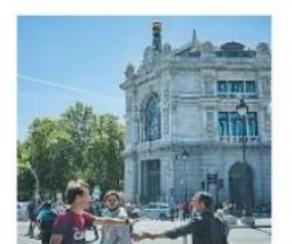

La empresa

## ındra

El banco de inversión

estadounidense Goldman Sachs ha elevado al 3,571% su participación en Indra, lo que supone 1,235 puntos porcentuales más que la posición del 2,336% que mantenía hasta ahora en la empresa española. La balanza



La firma de «contact center»
Konecta ha informado a los
sindicatos de su decisión
de aplicar un ERE para 602
trabajadores que afectará
a los centros de trabajo en
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Extremadura, Asturias, Las
Palmas, Tenerife y País Vasco.



Openbank, el banco digital del Santander, tiene en marcha una nueva campaña para captar clientes por la cual les ofrece una remuneración de 50 euros si se abren una cuenta nueva en la entidad. Además, verán remunerados sus ahorros con un interés del 2,27% TAE.

H. Montero. MADRID

lmesdemayofinaliza con 220.289 cotizantes más de media y un descenso general del paro de 58.650 personas, hasta mínimos de mayo de 2008. Se registra así un nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de 21,3 millones de personas afiliadas en media mensual de mayo. Ese es el resumen de los datos parciales del mercado laboral español. Parciales porque no contabilizan los fijos discontinuos inactivos, pese a que no trabajan y cobran el paro. Sin embargo, el empuje de la afiliación no se traduce, como suele ocurrir todos los meses de mayo, en una caída relevante del desempleo. De hecho, las cifras generales de recorte al paro son más que discretas, con el segundo peor registro en doce años.

Los 220.289 cotizantes que ganó la Seguridad Social en mayo respecto al mes anterior (+1%) son sobre todo gracias al impulso de la hostelería, que sumó casi 78.000 afiliados en el mes, según datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El mejor registro de afiliación desde mayo de 2018 se sustenta así en una tercera parte en el empleo estacional.

Esta subida de la afiliación, habitual en mayo, eleva a 21.135.844 la cifra total de afiliados, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, tras el incremento de 62.505 ocupados en el último mes. La variación interanual es de 497.426 ocupados más que en mayo de 2023 (+2,4%). La afiliación ha sumado cerca de 1,8 millones de trabajadores desde antes de la pandemia y lleva 49 meses de crecimiento ininterrumpido.

La cifra de afiliación media -la serie original- supera esos 21,3 ▶El paro creció en mayo en 4.485 personas en términos desestacionalizados y tuvo el segundo peor dato en general desde 2012. Se crean 220.000 empleos, un tercio en hostelería

# El tirón del empleo turístico deja más paro no estacional



millones de afiliados, 220.289 ocupados más que en abril y 506.395 trabajadores más que hace un año (+2,4%). La afiliación creció en todas las regiones en mayo. Los mayores aumentos se dieron en regiones vinculadas al turismo veraniego, como Baleares

El desempleo baja en 58.650 personas, pero con desplome de indefinidos y de contrataciones (+52.949) y Cataluña (+42.194), y en Madrid (22.895).

Sin embargo, este empujón no se deja una caída más que discreta del desempleo pese al año récord que se espera en el sector turístico y que España sigue siendo líder del desempleo europeo. De hecho, en términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 4.485 personas durante mayo, pese al sesgo derivado de la no inclusión de los fijos discontinuos en inactividad.

En cualquier caso, el número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en 58.650 personas respecto al mes anterior (-2,2%). Se trata de la segunda menor caída del paro desde 2012 para un mes de mayo tras el mal registro del pasado año, cuando el desempleo bajó en 49.260 personas. Todo ello, exceptuando mayo de 2020, cuando a consecuencia de las políticas para hacer frente a la pandemia el paro creció en 26.573 trabajadores. Desde 1996, el paro ha bajado en mayo en 27 ocasiones y ha subido en dos: en 2020, cuando aumentó en 26.573 personas, y en 2008, cuando se incrementó en algo más de 15.000 desempleados por la crisis financiera. El mayor descenso en mayo se produjo en 2021, con 129.378 parados menos.

Con esto, el paro registrado se ha situado en 2.607.850 personas, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Aquí también hay matices. Para empezar, porque los demandantes de empleo descendieron en mayo en 75.429 personas (-1,76%), el peor comportamiento en dicho mes desde 2012 (con la excepción de 2020), y se redujo su cifra hasta los 4,22 millones. Ylos demandantes ocupados -entre los que se incluyen los que tienen un contrato fijo discontinuo en inactividad- disminuyeron en 13.000 y se sitúan en los 1,05 millones.

En cuanto al paro efectivo -resultado de sumar al paro registrado aquellos demandantes de empleo con relación laboral, esencialmente los fijos discontinuos en inactividad y descontando los trabajadores en ERTE- se

#### Opinión

# Paro, récords y contradicciones

#### Jesús Rivasés

teven D. Lewitt, profesor de Economía en la Universidad de Chicago yautor del superventas «Freakonomics», defiende que «no hay nada como la pura fuerza de los números para retirar capas de confusión y contradicciones». Ayer, Yolanda Díaz, que apartó de su boca la palabra «mierda», a la que tanto se ha aficionado, celebraba los datos de empleo, paro y afiliación a la Seguridad Social (SS). Hay récord de cotizantes (21,13 millones) y la menor cifra de paro registrado en un mes de mayo (2,6 millones) desde mayo de 2008. Incluso la CEOE habla de «la buena evolución de la afiliación y del desempleo». Todo apenas 24 horas después de que la misma Yolanda Díaz corrigiera a Pedro Sánchez porque, según ella, «no es verdad, no vamos como un cohete, con un salario mediano de 1.545 euros mensuales». Todo muy contradictorio en un Gobierno que solo coincide para seguir en el poder. Blaise Pascal

(1623-1664), matemático, físico y filósofo, alegaba que «ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio de verdad». No consta que Sánchez ni Díaz lo hayan leído, pero abrazarán ese argumento. Los nuevos datos de empleo, paro y afiliación son más positivos que negativos, pero no dejan de ser-sobre todo en paro-los peores con diferencia de la Unión Europea. Por otra parte, Funcas, uno de los «pensaderos» económicos más prestigiosos del país, detecta que la bajada del desempleo es más moderada que en los meses anteriores, mientras se mantiene la tendencia de crecimiento del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo, que

hace que el gasto en ese capítulo presente «una tendencia de aceleración». Hay también otros datos en el escenario económico. Los sucesivos aumentos del empleo, con el mayor número de personas con trabajo de toda la historia, son muy superiores a las horas trabajadas. En otras palabras, cada vez trabajan más personas, pero menos horas, lo que implica salarios más bajos y que la renta per cápita española sea la misma que hace cuatro años. También explica que el poder de compra de los españoles haya caído del 92,8% de la media europea cuando Sánchez accedió al poder al 88,6% actual. «No hay nada como la pura fuerza de lo números», ya lo dijo Steven D. Lewitt.



Dos personas se dirigen a una oficina de empleo en Madrid

La sorpresa de la Educación: 158.000 afiliados más en un año ▶ El sector educativo está sorprendiendo a propios y extraños en cuanto a su empuje en la creación de empleo en términos anuales. Más aún teniendo en cuenta la estabilidad del empleo que se prevé cada año lectivo, puesto que el número de alumnos es más bien permanente a lo largo de los años, con leves oscilaciones. Sin embargo, según remarca Randstad, en los últimos 12 meses este sector ha experimentado un crecimiento de 158.000 afiliados, un avance de un 12,91%. Se sitúa así a enorme distancia de cualquier otro sector en el último año (sin contar Educación, el sector que más ha crecido porcentualmente en el último año, Sanidad, experimenta un aumento de un 4,34%).

situó en el último mes en 3,25 millones, con una brecha respecto al paro registrado de 588.404 personas. El paro efectivo se mantiene en unas cifras algo inferiores a las de un año atrás, con un descenso interanual de 39.000 personas, según destacó Randstad Research.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de mayo en 9.007 personas (-4,79%) respecto al mes anterior. El paro de 25 y más años baja en 49.643 (-2,00%).

El número de contrataciones (1.339.653) también defraudó pese a que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró por todo lo alto las cifras de mayo. Supone una bajada de 72.408 (-5,13%) sobre el mismo mes del año 2023. Por su parte, la contratación acumulada en los cinco primeros meses de 2024 ha alcanzado una cifra de 6.053.588, lo que supone 116.435 contratos menos (-1,89%) que en igual periodo del año anterior.

En mayo se registraron 576.080 contratos de trabajo indefinidos, el 43% de todos los contratos. Supone un descenso de 48.773 (-7,81%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se realizaron 2.670.294 contratos por tiempo indefinido hasta mayo de 2024, representando un descenso de 124.276 (-4,45%) sobre el mismo periodo de 2023. Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración, en 227.091 a tiempo completo, 131.127 a tiempo parcial y 217.862 fijos discontinuos.

Respecto a mayo de 2023 los de tiempo completo bajan en 23.672 (-9,44%), los parciales se han reducido en 8.702 (-6,22%) y los fijos discontinuos descienden en 16.399 (-7,00%). En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan hasta mayo 1.177.024, una disminución de 49.333 (-4,02%) sobre el mismo periodo de 2023.

# El precio de la vivienda usada supera los límites de la burbuja inmobiliaria

Sube un 7,3% en el último año y establece un nuevo récord histórico, con 2.120 euros por metro cuadrado

#### R. L. Vargas. MADRID

Al precio de la vivienda no hay quien lo pare. Y la consecuencia de ello es que, en el caso de la de segunda mano, ha recuperado todo el terreno que perdió como consecuencia de la Gran Recesión desencadenada en 2008. Los precios de este tipo de inmuebles registraron una subida del 1% en mayo, situándose en 2.120 euros el metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista, uno de los principales portales del país. Este dato supone el récord de precio de la vivienda usada en España superando el anterior registro que databa en junio de 2007. Supone además una subida de un 3,1% trimestral y un 7,3% interanual.

Aunque la estadística de idealista no registra los precios finales de
venta, pues se elabora a partir de
los precios de oferta (sobre metros
cuadrados construidos) publicados por los anunciantes de idealista -eliminando los atípicos por
estar fuera de precio-, sí que es
indicativo de hacia dónde camina
el sector. Se trata, además, de una
estadística que goza de importante reconocimiento y que es citada
de forma frecuente en informes
como los del Banco de España.



La falta de viviendas de obra nueva está acabando con el stock de la usada

En mayo, 44 capitales experimentaron incrementos en el precio de la vivienda. Las subidas más fuertes ya no se circunscriben a los núcleos más importantes, pues la más pronunciada fue la de Soria, donde las expectativas de los vendedores crecieron un 5,1%, seguida de Málaga (3%), Palma (2,9%), Lugo (2,5%), Toledo (2,3%) y Tarragona (2%). Huesca (-2%), por el contrario, encabeza las caídas de precios en el último mes, seguida de Jaén (-1,2%), Ávila (-0,7%), Palencia, Burgos y León (-0,2%).

En los grandes mercados, los precios subieron también en Alicante (1,8%), Madrid (1,7%), Valencia (1,5%), Barcelona (1,2%),

9

92

92

92

Sevilla (0,7%), San Sebastián (0,6%) y Bilbao (0,1%).

Con esta subida, el precio en Madrid queda en 4.473 euros el metro cuadrado, mientras que en Barcelona se sitúa en 4.417 euros. San Sebastián es la capital más cara de España con 5.557 euros. Zamora, en cambio, es la capital más económica con sus 1.151 euros, seguida por Jaén (1.166 euros) y Lérida (1.232 euros).

El precio de la vivienda usada se ha ido tensando a medida que su oferta ha ido disminuyendo. Según el último informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, la oferta de vivienda usada sesituó a finales de 2023 en 700 000 unidades, una cantidad un 3% inferior a la observada un año antes y un 14% por debajo del máximo que se alcanzó en la parte final de 2019. Los expertos aseguran que ante los problemas que tiene España para construir suficiente vivienda nueva -su producción se situó cerca de las 90.000 en 2023, sensiblemente por debajo de la formación neta de hogares en ese año de 270.000 unidades, según los datos difundidos por el Banco de España-, la demanda, que se mantiene fuerte, está recurriendo a la vivienda usada, motivo que ha reducido el número de unidades disponibles y empujado los precios al alza.

## Los embargos de vivienda habitual caen un 21% entre enero y marzo

J. de Antonio. MADRID

DAVID JAR

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se redujo un 20,7% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año pasado, tras situarse en 2.394 operaciones, la cifra más baja en un primer trimestre desde 2020. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo de 2023, los embargos totales sobre cualquier tipo de propiedadseincrementaron un 4,2%, con 5.400 ejecuciones hipotecarias: 4.950 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 450 a fincas rústicas, multiplicando en este caso por más de dos las cifras del primer trimestre del año pasado y del último trimestre de 2023. Según el INE, las iniciadas sobre viviendas de personas físicas descendieron un 10,1%, pero las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad aumentaron un 4,2% en tasa anual. Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas bajaron un 0,2% en tasa interanual y un 5,2% en relación al trimestre anterior. Dentro de las fincas urbanas, 3.317 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 10,7% menos que en el primer trimestre de 2023 y un 1,8% menos en tasa intertrimestral, y de ellas 2.831 eran sobre viviendas de personas físicas.



VIVIRELVINO LOS 25%
DESCUENTO PVP 47-E
VIVIRELVINO MEDICADO: 63-206

PRECIO MERCADO: 63,20€

IVA y gastos de envío incluidos (a península y Baleares) INFORMACIÓN Y PEDIDOS

**SELECCIÓN JUNIO** 

91 633 84 61 vivirelvino.com 1 Botella VALDECUEVAS VERDEJO 2023 Valdecuevas - DO Rueda (7,50€)

1 Botella VALDECUEVAS SAUVIGNON BLANC 2023 Valdecuevas - DO Rueda (7,50€)

1 Botella VALDECUEVAS CUVÉE 2022 Valdecuevas - DO Rueda (15,50€)

1 BOTELLA INURRIETA CUATROCIENTOS 2021 Inurrieta - DO Navarra (10,50€)

1 BOTELLA INURRIETA ORCHIDEA 2023 Inurrieta - DO Navarra (8,70€)

1 Botella Inurrieta Mima'o Garnacha 2021 Inurrieta - DO Navarra (14,00€)



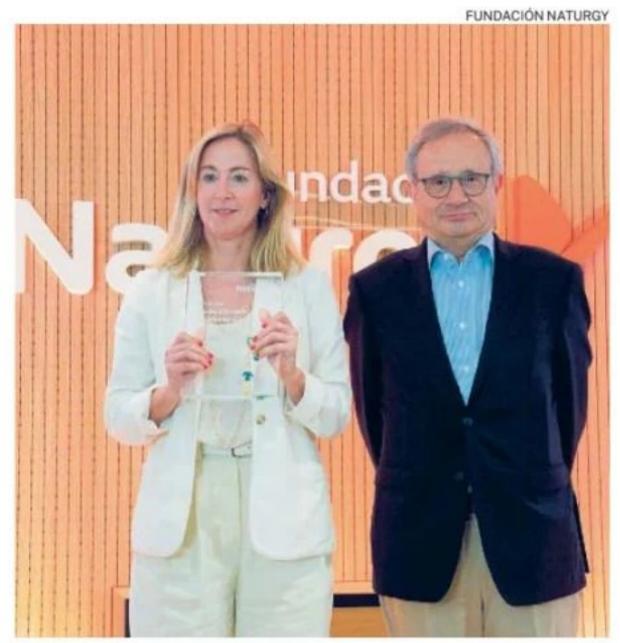

R. Villaseca, presidente de Fundación Naturgy, con la ganadora

# Naturgy premia la lucha contra la pobreza energética

Fundación Luz Solidaria por su labor con hogares vulnerables

S. de la Cruz. MADRID

Un año más, Fundación Naturgy ha querido ayudar a financiar aquellas propuestas, relacionadas con la energía, que mejoran la calidad de vida de las personas más vulnerables. Por ello, ayer entregó su quinto premio a la mejor iniciativa social en el ámbito energético.

La fundación seleccionó a 10 entidades finalistas, y de entre ellas, el jurado ha reconocido como ganadora a la Fundación Luz Solidaria, por su iniciativa de ámbito nacional «enfocada en garantizar el acceso a la energía a familias vulnerables con un programa de lucha contra la pobreza energética», explica en un comunicado. En este sentido, la Fundación Luz Solidaria realiza la gestión y tramitación del bono social eléctrico y térmico, negocia planes de pago de facturas pendientes o lleva a cabo un asesoramiento personalizado, entre otras actuaciones, para ayudar a

cerca de mil personas cada año. De esta forma, esta entidad ha recibido 60.000 euros para que pueda impulsar este proyecto.

Por su parte, el accésit ha sido para Cáritas Diocesana de Madrid, por su proyecto de ecología integral en la acción social que engloba actuaciones dirigidas a reducir el impacto ambiental del trabajo de la entidad con personas en situación de exclusión. Asimismo, también lleva a cabo otras iniciativas como la mejora de la eficiencia energética en viviendas o el reaprovechamiento de alimentos, a través de las cuales impacta sobre 13.000 personas al año. Por ello, ha sido dotada con 30.000 euros.

Este año, 74 entidades de toda España (12% más que en 2023), han presentado sus candidaturas, que se suman a las 264 presentadas en las cuatro ediciones previas. El trabajo de las propuestas de este año impacta sobre más de 200.000 personas.

«Este reconocimiento es una oportunidad para dar visibilidad a proyectos que destacan en el ámbito social, ayudando a financiar iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables», señaló el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Asimismo, la firma cuenta con un Plan de Vulnerabilidad energética.

SAINT GOBAIN CRISTALERIA, S.L.
En Madrid a 4 de junio de 2024, SAINT GOBAIN
CRISTALERIA, S.L., comunica que la Junta General
Ordinaria de Socios de Saint Gobain Cristaleria, s.l.
celebrada en el domicilio social el día 4 de junio de
2024, acordó aprobar el reparto de un dividendo bruto
de 3,39 euros por participación, con cargo al resultado
del ejercicio (68.485.892,64 euros) y a reservas
voluntarias (7,386.836,40 euros), que se pondrá al

pago a partir del 5 de junio de 2024. Igualmente comunica que para cualquier información o aclaración adicional pueden ponerse en contacto con la Sociedad a través de los correos electrónicos: marta.echeverria@saint-gobain.com y mercedes.delgado@saint-gobain.com y en el teléfono

> El Secretario del Consejo de Administración, Margarita Rabadán España.

#### CORECO, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que el 17 de mayo de 2024, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Coreco, S.A. (la "Sociedad") acordó por unanimidad reducir el capital social en la cuantía de 11.219,60 EUROS, hasta dejar el capital social en la suma final de 74.730,55 EUROS, en los siguientes términos:

 a) Con la finalidad de constituir reservas voluntarias de libre disposición.

 b) Mediante la amortización de 56 acciones nominativas propias de la sociedad en régimen de autocartera, de 200,35 euros de valor nominal cada una de ellas, correspondientes a los números 250 a 270 ambas inclusive; de la 379 a la 400 ambas inclusive, y 417 a 429 ambas inclusive.

c) Dotando una reserva indisponible prevista en el art. 335 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por el importe del valor nominal de las acciones amortizadas ascendente a 11.219, 60 euros.

Este acuerdo no entraña la devolución de aportaciones, por ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas, y realizarse con cargo a reservas de libre disposición, mediante la dotación de la reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de las que solo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital social, en aplicación de lo dispuesto en el art. 335 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Por lo que los acreedores no tienen derecho de oposición del art. 334 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que el acuerdo se ejecutó en el acto.

Este acuerdo de reducción de capital implica modificar el artículo 7º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Lucena, 28 de mayo de 2024. Don Antonio Javier Téllez Márquez. Secretario no consejero del Consejo de Administración.

# ARROYO RETAMILLA, S.L. (SOCIEDAD ABSORBENTE) LAS SETAS DE LA ENCARNACIÓN, S.L., BERSANZ SERVICIOS GENERALES, S.L. y KRAME INSTALACIONES, S.L. (SOCIEDADES ABSORBIDAS)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de Junio (en adelante, "RDLME"), se hace público que, el día 21 de mayo de 2024, las juntas generales universales de socios de las entidades Arroyo Retamilla, S.L., como sociedad absorbente, y Las Setas de la Encarnación, S.L., Bersanz Servicios Generales, S.L. y Krame Instalaciones, S.L., como sociedades absorbidas, han aprobado la fusión por absorción de dichas entidades, en los términos previstos en el proyecto común de fusión, de fecha 20 de mayo de 2024, suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes. Asimismo, se aprobaron como balances de fusión de Arroyo Retamilla, S.L., Las Setas de la Encarnación, S.L. y Krame Instalaciones, S.L., los cerrados a 31 de diciembre de 2023, y de Bersanz Servicios Generales, S.L., el cerrado a 16 de mayo de

La fusión por absorción implica la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades absorbidas y la transmisión en bloque, por sucesión universal, de la totalidad de sus patrimonios a la sociedad absorbente, que aumentará su capital social, todo ello conforme al tipo y procedimiento de canje previstos en el proyecto común de fusión.

Én la medida en que los acuerdos de fusión se han adoptado por las sociedades participantes, en el seno de sus respectivas juntas generales, de forma universal y por unanimidad, la operación de fusión se acoge al régimen dispuesto en el artículo 6.7 y artículo 9 del RDLME.

Se hace constar que se ha puesto a disposición de los socios y de los trabajadores todos los documentos requeridos legalmente. Las sociedades intervinientes no tienen obligacionistas ni titulares de derechos especiales.

Asimismo, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y de los balances de fusión, así como el derecho que asiste a todos los acreedores de solicitar las garantías adecuadas de sus créditos, durante el transcurso de un mes contado desde la fecha de publicación del último de los anuncios de los acuerdos por los que se aprueba la fusión, en los términos previstos en los artículos 13 y 14 del RDLME.

En Cádiz, 28 de mayo de 2024. Doña María del Carmen Bernal Sánchez, Administradora Unica de Arroyo Retamilla, S.L., Las Setas de la Encarnación, S.L., Bersanz Servicios Generales, S.L. y Krame Instalaciones, S.L.

#### AVALMADRID, S.G.R. Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

De conformidad con el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la sociedad Avalmadrid, S.G.R. (la "Sociedad"), por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2024 se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, esto es, Avenida de los Toreros 3, Madrid, el día 24 de junio de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, a falta de quórum, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2024, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. CUARTO.- Fijación del límite máximo de

avales a otorgar por la Sociedad durante el ejercicio 2024. QUINTO.- Renovación, nombramiento y cese

de miembros del Consejo de Administración de

la Sociedad.

SEXTO.- Nombramiento del auditor externo de la Sociedad.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas. OCTAVO.- Delegación de facultades. NOVENO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, se pone en su conocimiento que en el domicilio social de la Sociedad se encuentra a disposición de los socios, de manera gratuita, la información y documentación relativa a los puntos del Orden del Día a deliberar por la Junta General de Socios.

En relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta fecha los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, el 23 de mayo de 2024, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, la Comunidad de Madrid, representada por don Daniel Rodríguez Asensio.

#### . .

UKEMAC, S.L. (Sociedad absorbente)

LA POSADA DE BABIA, S.L. (Sociedad absorbida De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, LME), se hace público que el día 22 de mayo de 2024, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de UKEMAC, S.L. (Sociedad absorbente) y de LA POSADA DE BABIA, S.L. (Sociedad absorbida), en ejercicio de sus competencias, han aprobado y por unanimidad la fusión por absorción de LA POSADA DE BABIA, S.L. (Sociedad absorbida), Sociedad integramente participada por UKEMAC, S.L. (Sociedad absorbente) con la consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio a la Sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones, todo ello en los términos y condiciones previstos en el Proyecto Común de Fusión aprobado y suscrito por los administradores de las Sociedades participantes con fecha 22 de mayo de 2024.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la LME al tratarse de una fusión por absorción en la que la Sociedad absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en el que se divide el capital social de la Sociedad absorbida. En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de fusión de las menciones 3, 5 y 7 del artículo 40 de la LME (ii) los informes de los administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, y (iii) el aumento de capital de la Sociedad absorbente.

El acuerdo de fusión se ha adoptado por cada una de las sociedades que participan en la fusión, en Junta Universal, por unanimidad de todos los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LME, el acuerdo puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME y sin el informe de los administradores sobre el Proyecto de Fusión.

De conformidad en los artículos 10, 12 y 13 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el domicilio social de las mismas, así como el derecho de dichos acreedores de oponerse a la fusión en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

En León, a 22 de mayo de 2024. DOÑA EUGENIÁ PÉREZ-PUCHAL SUÁREZ, administradora única de UKEMAC, S.L. DON MACARIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, administrador único de LA POSADA DE BABIA, S.L.

#### LA POSADA DE LA VEGA, S.L. (Sociedad absorbente) OTARGAN, S.A. (Sociedad absorbida)

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, LME), se hace público que el día 22 de mayo de 2024, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de LA POSADA DE LA VEGA, S.L. (Sociedad absorbente) y de OTARGAN, S.A. (Sociedad absorbida), en ejercicio de sus competencias, han aprobado y por unanimidad la fusión por absorción de OTARGAN, S.A. (Sociedad absorbida), Sociedad integramente participada por LA POSADA DE LA VEGA, S.L. (Sociedad absorbente) con la consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad absorbida y la transmisión en bloque de su patrimonio a la Sociedad absorbente, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones, todo ello en los términos y condiciones previstos en el Proyecto Común de Fusión aprobado y suscrito por los administradores de las Sociedades participantes con fecha 22 de mayo de 2024.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la LME al tratarse de una fusión por absorción en la que la Sociedad absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en el que se divide el capital social de la Sociedad absorbida. En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de fusión de las menciones 3, 5 y 7 del artículo 40 de la LME (ii) los informes de los administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, y (iii) el aumento de capital de la Sociedad absorbente.

El acuerdo de fusión se ha adoptado por cada una de las sociedades que participan en la fusión, en Junta Universal, por unanimidad de todos los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LME, el acuerdo puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME y sin el informe de los administradores sobre el Proyecto de Fusión.

De conformidad en los artículos 10, 12 y 13 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el domicilio social de las mismas, así como el derecho de dichos acreedores de oponerse a la fusión en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

En León, a 22 de mayo de 2024 DOÑA EUGENIA PÉREZ-PUCHAL SUÁREZ, administradora única de LA POSADA DE LA VEGA, S.L. y de OTARGAN, S.A.

## PICO ORBIA, S.L. (Sociedad absorbente) PICO ORBIA MINERA, S.L., PICO PRIETO, S.L. (Sociedades absorbidas)

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, LME), se hace público que el día 22 de mayo de 2024, las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de PICO ORBIA, S.L. (Sociedad Absorbente) y de PICO ORBIA MINERA, S.L. y PICO PRIETO, S.L. (Sociedades absorbidas), en ejercicio de sus competencias, han aprobado y por unanimidad la fusión por absorción de PICO ORBIA MINERA, S.L. y PICÓ PRIETO, S.L. (Sociedades absorbidas), Sociedades integramente participadas por PICO ORBIA, S.L. (Sociedad Absorbente) con la consiguiente disolución sin liquidación de las Sociedades Absorbidas y la transmisión en bloque de sus patrimonios a la Sociedad Absorbente, que adquiere por sucesión universal todos sus derechos y obligaciones, todo ello en los términos y condiciones previstos en el Proyecto Común de Fusión aprobado y suscrito por los administradores de las Sociedades participantes con fecha 22 de mayo de 2024.

La fusión se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la LME al tratarse de una fusión por absorción en la que la Sociedad Absorbente es titular de forma directa de todas las participaciones sociales en el que se divide el capital social de las Sociedades absorbidas. En consecuencia, no resulta necesaria para esta fusión (i) la inclusión en el Proyecto de fusión de las menciones 3, 5 y 7 del artículo 40 de la LME (ii) los informes de los administradores y expertos sobre el Proyecto de Fusión, y (iii) el aumento de capital de la Sociedad Absorbente.

El acuerdo de fusión se ha adoptado por cada una de las sociedades que participan en la fusión, en Junta Universal, por unanimidad de todos los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LME, el acuerdo puede adoptarse sin necesidad de publicar o depositar previamente los documentos exigidos por la LME y sin el informe de los administradores sobre el Proyecto de Fusión.

De conformidad en los artículos 10, 12 y 13 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, en el domicilio social de las mismas, así como el derecho de dichos acreedores de oponerse a la fusión en los términos y con los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión por absorción.

En León, a 22 de mayo de 2024. DOÑA EUGENIA PÉREZ-PUCHAL SUÁREZ, administradora única de PICO ORBIA, S.L. y de PICO PRIETO, S.L. DON MACARIO FERNÁNDEZ GARCÍA, administrador único de PICO ORBIA MINERA, S.L. 30 ECONOMÍA Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Las ventas de coches electrificados se hunden un 12%

Solo representan menos de la décima parte del total de las matriculaciones, que registran una ligera recuperación

#### Carlos De Miguel. MADRID

Mientras el mercado de turismos en España ha aumentado un 3,4% en el pasado mes de mayo, al haber conseguido un total de 95.158 unidades gracias sobre todo al empuje de las ventas de las empresas de alquiler que preparan la temporada de verano, el mercado de automóviles electrificados presenta un importante descenso del 11.9% al contabilizar únicamente 9.180 unidades, es decir, menos del 10% del total.

Según informaron las patronales de automoción, en el conjunto de los cinco primeros meses, el mercado general ha crecido un 6.8%, con 431.884 nuevas matriculaciones, lo que significa que nos encontramos aún un 23% por debajo de los volúmenes de 2019, último año antes de la pandemia. Y más grave es la situación en lo que respecta a los vehículos electrificados, es decir, los eléctricos puros y los híbridos enchufables que, entre enero y mayo, solo han alcanzado una penetración del

10,45% del mercado total, cifra que está por debajo de la registrada en el mismo periodo del año pasado, que fue del 10,79%. Una situación que preocupa especialmente a los fabricantes de este tipo de coches ya que con estas cifras no se pueden cumplir los objetivos de descolonización fijados por la UE. «El sector no para de lanzar modelos con enchufe al mercado, pero solos no podemos tirar más del carro. Sería necesaria una mayor implicación y rapidez desde la administración para ayudar al ciudadano a optar por las nuevas tecnologías», insiste Félix García, director de comunicación y marketing de la patronal de fabricantes Anfac.

En cuanto a las ventas por canales, se registran aumentos principalmente desde el canal de alquiladores que crece un 27,1%, con 27.599 unidades. Del mismo modo, las ventas particulares aumentan un 2,5%, con 37.421 ventas. Por el contrario, el canal de empresas registra un descenso del 10,9% y 30.138 ventas en mayo.

#### Marcas y modelos

Por lo que respecta a las marcas y modelos, Toyota volvió a dominar el mes de mayo y se destaca en el acumulado del año. En mayo le siguió Hyundai, aunque los siguientes puestos, que ocupan Peugeot, Renault, Kia y Seat están separados por solo centenares de unidades. Lo mismo ocurre en el



Punto de recarga para vehículos eléctricos

Entre enero y mayo, las matriculaciones de turismos han crecido un 6,8%, hasta 431.884

periodo enero-mayo, dominado claramente por Toyota con 40.088 unidades, pero las marcas perseguidoras, Seat, Volkswagen, Peugeot, Hyundai y Kia están separadas por poco más de mil unidades.

Si analizamos las ventas por modelos, el Citroën C-3 fue en mayo el más vendido, con 2.823 ejemmatriculaciones de «renting»

Suben un 15% las

Las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de «renting» -alquiler de largo plazo-contabilizaron las 146.053 unidades a cierre de mayo, un 15,3 % más que en el mismo periodo de 2023, según los datos publicados ayer por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER). Con todo ello, el peso del «renting» en el total de las matriculaciones fue del 28,39%, mientras que en mayo del pasado año era del 26.8%. La inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de «renting» en los cinco meses de 2024 alcanzó los 3.284 millones de euros, un 16,83 % más que al cierre de mayo de 2023. La Asociación Española de Renting de Vehículos señala además que las matriculaciones de vehículos electrificados continúan creciendo, si bien, lo hacen de manera más discreta.

plares. Por delante del Peugeot 2008, el Dacia Sandero, el Renault Clio y el Hyundai Tucson. El Sandero es el más matriculado hasta mayo, que supera al Toyota Corolla, al Seat Ibiza y al Hyundai Tucson, que se mantiene en un buen nivel de ventas a pesar de que la marca coreana ya anuncia la salida de su nuevo Tucson.

## Foment pide la extensión de la nuclear catalana

Solo un 15% de la energía generada en Cataluña viene de las renovables, frente al 58% de las nucleares

#### J. de Antonio. MADRID

Que las centrales nucleares catalanas estén operativas diez años más. Esa es la última reclamación lanzada por Foment del Treball, que hace esta petición como garantía de suministro de energía eléctrica en Cataluña. La patronal catalana quiere así expresar su preocupación por la política energética y por el retraso en la transición a fuentes renovables, recordando que Cataluña está por debajo la media europea y española en la implantación de energía

renovable. El presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, manifestó ayer su preocupación, lamentando que «Cataluña está en una situación energética tan crítica que no le permitirá cumplir con los objetivos europeos». Aunque Fomentharea firmado su compromiso por el logro de la neutralidad climática en el año 2050, ha presentado una batería de 13 medidas de política energética que planteará al próximo gobierno catalán para que las ponga en marcha pese a no tener competencias para decidir sobre la fecha de cierre de las centrales catalanas, por

lo que pide que sean «reclamadas al Estado. «Solo un 15% de la energía generada en Cataluña procedió de fuentes renovables, frente al 50% del Estado», argumentó Foment, que mostró su «preocupación» por el «retraso» en la transición energética hacia fuentes renovables. Sánchez Llibre denuncia que el Govern se comprometió a tramitar 3.000 MW de proyectos renovables en este mandato y apenas ha alcanzado 1.692 MW, «poco más del 50%». Por eso se muestran «preocupados porque la actual política energética de Cataluña no apuesta por grandes parques fotovoltaicos o eólicos ni por la interconexión de redes, tampoco quiere ampliar la operación a largo plazo de las centrales nucleares», pretende al mismo tiempo descarbonizar el sector petroquímico y la gran industria». Por tanto, aseguran que es «obligado plantearse con qué tipo de energía haría falta trabajar». Las compañías energéticas propietarias de centrales nucleares catalanas irán cesando su actividad entre 2027 y 2035. En 2023, la energía producida con nucleares representó el 58% de toda la energía consumida.



#### Nicolás Sangrador. MADRID

El salón de actos de LA RAZÓN se vistió con sus mejores galas para acoger la presentación de un libro que ha congregado a más de un centenar de personas del mundo empresarialydel Derecho. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), presentó «Yo también sufrí la covid-19. Descubre cómo se transforman los obstáculos en oportunidades», acompañado de Francisco Marhuenda, director de este periódico, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, y Clemente González, presidente ejecutivo del Grupo Alberico.

Marhuenda inauguró el acto con unas palabras en las que se mostró «honrado y orgulloso de presentar el libro de un gran amigo». El Icogam es la «referencia del trabajo bien hecho. Un trabajo, continuó, necesario y complejo a partes iguales. Complejo porque la preparación es exigente. Y necesario porque su buen hacer hizo que el mundo siguiera adelante cuando todo estaba parado». En su opinión, su labor en esos meses fue extraordinaria, imprescindible e invisible.

# Cuando la pandemia control de la pandemia control del la pandemia control del la pandemia control del la pandemia control de la pandemia control del la

Fernando Santiago explica en su libro «Yo también sufrí la covid-19» la manera en que los gA afrontaron la crisis

Tomó la palabra el autor, que reconoció a los gestores, empresarios y autónomos. Ellos, «al igual que nuestros sanitarios, se jugaron la vida». Para el presidente del Icogam «los mejores empresarios son, además, buenas personas, y en esos meses hubo muchísimas buenas personas que no salieron en los periódicos, pero que sin su trabajo el país se habría paralizado».

#### Estrategia y rapidez

Fernando Santiago expuso la forma en que los gestores enfrentaron la pandemia. «Lo primero fue reaccionar rápido», comentó. La estrategia que se fijó quería «minimizar los efectos del covid en nuestros clientes y, después, establecer las medidas necesarias para paliarlos», continuó. Hoy, los gestores pueden decir que estuvieron donde y cuando se les necesitó. «En las crisis hay que mantener y transmitir tranquilidad, no tirar la toalla y combatir con estrategia», añadió.

Elescenario de marzo de 2020 era un imposible, y este libro quiere ser una «prueba para las generaciones futuras de que los imposibles pueden ser realidad», comentó.

Acto seguido, elogió a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid, que fue, gracias a Cristóbal Cremades, el «único organismo público que funcionó al 100%, pudiendo matricularse ambulancias, camiones de transporte de medicamentos y otros vehículos».

#### Un caso de éxito conmovedor

Tras las palabras del autor, los invitados expusieron cómo vivieron los meses de covid. Clemente González, director de Ifema durante la

#### El futuro de los gA

- Internacionalización: el gestor es una figura única en el mundo, y sería muy interesante exportar la profesión.
- Formación: el valor del gestor reside en la formación continua, para hacer frente eficazmente a todas las situaciones.
- Tecnología: solo por medio de ella se puede avanzar en la digitalización, por lo que seguir invirtiendo en ella se plantea como algo muy necesario.

#### Clemente González, Gerardo Cuerva, Fernando Santiago y Francisco Marhuenda

pandemia, explicó la llamada que recibió de Isabel Díaz Ayuso, explicándole que había que hacer un hospital de cinco mil camas en Ifema, de las cuales 1.200 debían estar disponibles en el menor plazo posible y, además, 500 de manera inmediata, pues otras tantas ambulancias no tenían dónde ingresar a los enfermos que transportaban.

En apenas minutos se había hablado con los presidentes de Pikolín y de IKEA, que proporcionaron el material y la mano de obra necesarios para tener las camas disponibles en pocas horas. «Habíamos recibido a 500 enfermos en 500 camas de IKEA, que, por cierto, no hizo publicidad de ello», explicó.

Sin embargo, aún faltaba la infraestructura necesaria de un hospital. «Hicieron falta UCIs y montamos 42. Hacía falta oxígeno y hubo que montar la tubería de cobre necesaria, por lo que se convocó por redes sociales a cientos de fontaneros, que acudieron y soldaron 36 km de tubo». Se fabricaron de cero y en tiempo récord «unas instalaciones con las se salvó a 3.800 personas, sin que ninguno de los 1.000 sanitarios se contagiara», explicó. Especialmente emotivo fue el recuerdo a las 16 personas que murieron en el hospital de Ifema.

Con esta apasionante historia, Clemente González puso en el foco la importancia de la colaboración público-privada, uno de los ejes que hicieron posible la recuperación durante y tras la pandemia. El público elogió esta labor irrumpiendo en un sonoro y prolongado aplauso, tras el cual tomó la palabra Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, que mantuvo el foco en la importancia de esta colaboración entre empresas e instituciones públicas para la buena marcha de la economía y la prosperidad de la sociedad. Asimismo, elogió la integridad y el rigor de Fernando Santiago, a quien agradeció el acercamiento de los gestores administrativos a Cepyme. «Hay batallas en la vida que no hay que evitar», comentó.

«Los gestores son una parte importante del día a día de las empresas, y gracias a su pragmatismo se hizo frente a una situación sin precedentes». Cuerva agradeció el trabajo realizado a todas las personas que, de alguna manera, están en relación con la empresa.

El acto se cerró con una cena en la que asistentes e invitados pudieron comentar los pormenores de una presentación que no dejó indiferente a nadie.

### III Foro Empleabilidad



De izquierda a derecha, Paola del Río, Rosa Visiedo, la consejera de la Comunidad de Madrid Rocío Albert, Ana Valdivielso y Juan Luis Aguirrezabal

#### Alfonso Casas. MADRID

Por tercer año consecutivo, LA RAZÓN celebró en su sede de Madrid una edición del Foro de Empleabilidad, un evento en el que portavoces de grandes empresas y del sector educativo debatieron sobre diversos temas relacionados con la formación y las oportunidades que ofrece el mercado laboral.

Las compañías tienen la necesidad de cubrir puestos de trabajo con personal altamente cualificado. También se enfrentan al reto de retener el talento. Por su parte, universidades y centros educativos deben garantizar el éxito de sus estudiantes y servir de trampolín para

# Las humanidades y las «soft skills» ganan protagonismo para el pleno empleo

Principales conclusiones del III Foro de Empleabilidad organizado por LA RAZÓN con expertos de la materia

el mercado laboral, formando en tecnologías incipientes como la inteligencia artificial.

El encuentro contó con la participación de cuatro grandes expertos en la materia. Moderado por la periodista de LA RAZÓN Cristina Ruiz, participaron: Rosa Visiedo Claverol, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Ana Valdivielso Cengotita-Bengoa, HR cluster head at GSK; Paola del Rio Cebrián, directora corporativa de personas y organización de Grupo Ilunion; y Juan Luis Aguirrezabal, Head of global employability de Iberdrola.

Al acto también asistió Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la



Comunidad de Madrid, quien inauguró el foro dirigiendo unas palabras a los asistentes y a aquellos que siguieron el evento a través de la retransmisión en streaming. «Este foro es una cita obligada en la que debemos estar tanto las administraciones como las empresas, universidades e instituciones, ya que necesitamos conjugar la oferta y la demanda de empleo para que las empresas no encuentren tantas dificultades a la hora de cubrir nuevos puestos de trabajo».

La consejera expuso el gran tra-

La consejera expuso el gran trabajo que se realiza desde la Comunidad de Madrid en favor de acabar con las cifras de paro. «El 94% del empleo que tenemos en nuestra Comunidad es privado, algo



Debemos llamar la atención sobre las oportunidades de empleo que ofrece la transición energética»

Juan Luis Aguirrezabal Iberdrola

muy importante, pues es empleo de economía real que crece. No es fruto de la casualidad, ya que tenemos muy clara la política de gobierno que hay que aplicar, con seguridad jurídica y fiscal que lo respalde». Pero «no somos conformistas», mencionó Rocío Albert, señalando que «en Madrid pensamos a lo grande y aspiramos a alcanzar el pleno empleo durante la legislatura, aunque suene ambicioso». La consejera anticipó en el marco del Foro que próximamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará un nuevo Plan de Empleo Joven con la puesta en marcha de 50 medidas y una inversión de 200 millones de euros, destinados a resolver el problema que tienen los jóvenes con el empleo.

El plan consiste en la puesta en marcha de dos líneas de trabajo; por un lado, modernizar las oficinas de empleo para ofrecer a las personas itinerarios personalizados y formación específica. «Tenemos agencias de empleo especializadas por sectores como el retail, hostelería o construcción, para que tanto el ciudadano como la empresa puedan estar en contacto, de manera que las organizaciones sepan donde acudir a localizar el talento que buscan».

Por otro lado, la segunda línea de trabajo desveló Rocío Albert, consiste en potenciar la acreditación en formación. «Este año hemos ofertado más de 13.000 cursos que han permitido cualificar a más de 205.000 personas, y esa



Hay que fomentar las "soft skills" en la formación para poder destacar en el futuro laboral»

Rosa Visiedo

Universidad CEU San Pablo

debe ser la senda a seguir», concluyó la consejera.

De la mesa debate realizada con los ponentes, se pudieron extraer diversas conclusiones muy interesantes. Todos ellos coinciden en afirmar que, para retener el talento, es necesario ofrecer al trabajador desarrollo y formación continua a lo largo de toda suvida laboral. Paola del Rio Cebrián, directora corporativa de personas y organización de Grupo Ilunion destaca que «en nuestros procesos de selección, buscamos personas que estén abiertas al cambio, que tengan habilidades digitales y con inquietudes en aspectos de formación. Deben ser personas capaces de renovarse y reinventarse». No obstante, la directiva puntualiza que «somos una empresa muy grande con muchos sectores, de manera que el 85% de la gente que incorporamos son de operativa, con lo que no tenemos tanta dificultad de encontrar talento».

#### Humanidades

Ana Valdivielso Cengotita-Bengoa, HR cluster head en GSK, detalló entonces que «los jóvenes de ahora están más informados que nunca, de manera que su éxito profesional en el mercado laboral no depende solo de la carrera que cursen, sino de todo lo que incorporen a su formación con las consideradas competencias blandas». En este hilo de conversación, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, señalaba a continuación que «según se han puesto las cosas, a



En los procesos de selección buscamos personas abiertas al cambio y con habilidades digitales»

Paola del Río Cebrián

Grupo Ilunion

medida que introducimos tecnologías a todas las titulaciones, también está en auge su combinación con las humanidades, ya que es necesario aplicar una opinión humanística dentro de cada profesión a desempeñar. Es algo que potenciamos en nuestra formación».

Para Juan Luis Aguirrezabal, Head of global employability de Iberdrola, estar en el sector de la transición energética es toda una revolución a nivel laboral, con retos de una magnitud increíble que hay que acometer quieras o no quieras. Es por ello que «contamos con el proyecto Global Green Employment, con una bolsa de trabajo que hoy en día cuenta con más de 150.000 ofertas relacionadas con el empleo verde. Hay que llamar la atención del empleo que ofrece la transición energética, de la mano de las administraciones y de toda la comunidad educativa, para que la sociedad sepa dónde se encuentran las oportunidades», puntualiza el directivo. Con respecto a la retención de talento, opina Aguirrezabal que «es necesario motivar al trabajador con formación y acciones, además de mantener una óptima comunicación».

Prosiguió la rectora de la Universidad CEU San Pablo afirmando que las titulaciones más demandadas siguen siendo las relacionadas con las ciencias de la salud y las del mundo STEM, aunque se mantienen otras más tradicionales como Administracióny Dirección de Empresaso del ámbito educativo. «De-



En GSK, la IA aplicada a ensayos clínicos permite el desarrollo de nuevos medicamentos»

Ana Valdivielso

GSK

bemos hacer un esfuerzo por incorporar las soft skills al currículo de los estudiantes, porque además de ser necesarias, son competencias más transversales que les ayudarán a destacar en un futuro laboral con mayor éxito».

#### Impacto de la IA

Preguntados los ponentes sobre cómo puede impactar el uso de la IA en el entorno laboral, contestó Rosa Visiedo que desde el punto de vista formativo debemos enseñar a los estudiantes a que las utilicen de forma ética. «No podemos evitar que las usen, pero deben hacerlo de una forma responsable», dijo.

Para Paola del Río, la IA es una gran oportunidad para empresas como Grupo Ilunion, ya que elimina tareas tediosas. «Aunque impacta en muchos aspectos del mundo laboral, la clave radica en actuar rápido y ofrecer formación a las personas para que puedan reubicarse en otros puestos de la organización», puntualiza.

Similar opinión tiene Ana Valdivielso, que destaca que «la IA está acelerando muchos de los procesos de transformación de GSK, también en los ensayos clínicos, una fase importantísima en el desarrollo de nuevos medicamentos». No obstante, la compañía actúa con responsabilidad y y a está trabajando para reubicar a esas personas que tienen puestos de trabajo que podrían verse afectados o incluso desaparecer.

Continúa en la página siguiente

34 ECONOMÍA

Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

### III Foro Empleabilidad

Viene de la página anterior

Dentro de una compañía como Iberdrola, tecnologías como la inteligencia artificial están siendo aplicadas con éxito en áreas concretas de operación de red, de negocio, o en el uso de herramientas con CPDs, ya que permiten segmentar clientes y personalizar ofertas adaptadas a las necesidades de cada uno. «La IA es una oportunidad absoluta», subrayó Juan Luis Aguirrezabal.

Otros temas abordados en el foro tuvieron que ver con la desigualdad de género existente, aunque en el caso concreto de ILU-NION, de los 40.000 empleados que componen su plantilla, el 50% son mujeres. En el caso de Iberdrola, el 75% son hombres, a pesar de lo cual, hay más representación de mujeres en puestos directivos.

«Es necesario reivindicar el papel de las humanidades como fuente de empleabilidad»

«Es muy importante fomentar la relación entre formación y empresa», destacó Marhuenda

Rosa Visiedo añadió a este respecto que la percepción de las STEM entre las mujeres está cambiando, al menos en la Universidad CEU San Pablo, donde actualmente las clases cuentan con una representación del 50% de chicas frente a chicos, alcanzando el equilibrio ideal. «No obstante, queda camino por recorrer», puntualizaba.

Ana Valdivielso, de GSK, admitió que en una de las fábricas de la compañía, ubicada en Aranda del Duero, trabajan más hombres que mujeres. No obstante, «hemos lanzado un programa para poder cubrir puestos de trabajo que necesitamos con actuaciones concretas en el entorno de mujeres en posición de vulnerabilidad, con el fin de que vuelvan al mercado laboral a tener posiciones que tradicionalmente han sido realizadas por hombres». La compañía tiene en marcha iniciativas como STEM Talent Girl, un proyecto de mentorización para el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones en mujeres de las carreras STEM, así como el programa de desarrollo Women Leadership



Rocío Albert López-Ibor compartió la mesa central del salón



Los ponentes escuchan durante la intervención de la consejera madrileña Rocío Albert





Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, y Cristina Ruiz, moderadora del debate

Initiative, una propuesta con la que GSK busca fomentar la igualdad de oportunidades dentro de la organización.

Como conclusión a todo lo

abordado en el foro, la rectora del CEU cerró su intervención aludiendo a que es necesario reivindicar el valor de las humanidades como fuente de empleabilidad. «Las humanidades permiten que los centros que tenemos un ideario propio, podamos trasladar los valores de nuestro proyecto formativo a los estudiantes, para que los puedan aplicar a lo largo de su vida laboral en los puestos que desempeñen».

La directiva de GSK comentó durante su intervención que «hay algo transversal, como son las competencias blandas o las "soft skills" que es importante trabajarlas desde edades tempranas y durante el período de formación. Paola del Río agradeció la celebración de actos como el organizado por tercer año por LA RAZÓN por el hecho de dar visibilidad a las necesidades que tienen hoy en día las empresas, mientras que Juan Luis Aguirrezabal cerró su intervención alegando que «el futuro es verde y en Iberdrola tenemos la responsabilidad de informar de la oportunidad real que hay de conseguir empleos asociados a energías renovables, el tipo de competencias que existen, dónde poder formarse, y de publicar, como ya hacemos, una bolsa de trabajo con las ofertas existentes».

#### Formación y empresa

El acto llegó a su fin con las palabras del director del periódico, Francisco Marhuenda, quien destacó que «el mejor ascensor social es la educación, así me lo enseñaron mis padres». El director remarcó el valor que tienen hoy en día las humanidades dentro de la formación y la empleabilidad, ya que un gran número de altos directivos de empresas de Silicon Valley, más allá de su formación tecnológica, también han estudiado dicha rama. «Te ayudan a estructurar los

conocimientos, y para que la IA y la tecnología sean lo más humanas posibles, deben tener en cuenta aspectos de formaciónhumanística», prosiguió el director del diario.

Con respecto a la preocupación surgida en diversos sectores de la sociedad por la fuga de talento que se produce en nuestro país, Marhuenda opina que no debe preocuparnos mientras la gente se vaya y luego vuelva para compar-

tir sus nuevos conocimientos. «Es muy importante la relación de formación y empresa, y es bueno que alguien que enseñe ingeniería, previamente haya ejercido como ingeniero para hacerlo mucho mejor». Con estas palabras del director se daba por finalizado el III Foro de Empleabilidad organizado por LA RAZÓN.

| LA BO                         | DLSA              |            |                 |         |                    |                    |                                       |           |                                    |          |                              |                   |            |                     |          |                   |             |
|-------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|-------------|
|                               | IBEX 35<br>Madrid |            | CAC 40<br>París |         | TSE 100<br>Londres | DAX [<br>Fráncfort | DOW JONES*<br>Nueva York<br>38.502,60 |           | NASDAQ*<br>Nueva York<br>18.530,91 |          | NIKKEI<br>Tokio<br>38.837,46 | PETRÓLEO<br>Brent |            | EURÍBOR<br>12 meses |          | ORO<br>Dólar/onza |             |
| Cotiz.                        | 11.286,40         |            | 7.937,90        | 8       | .232,04            | 18.405,64          |                                       |           |                                    |          |                              | 77,46             | 3,722      |                     |          | 2.323,41          | Cotiz.      |
| Día                           | -0,97%            |            | -0,75%          | ▼       | 0,37%              | -1,09%             | -0,18%                                | <b>V</b>  | -0,38%                             | <b>V</b> | -0,22%                       | -0,90 %           | <b>V</b>   | 0,30%               | <b>A</b> | -1,16%            | Dia         |
| Año                           | 11,72%            |            | 5,23%           |         | 6,45%              | 9,87%              | 2,16%                                 |           | 10,13%                             |          | 16,06%                       | -1,15%            |            | 5,95%               | -        | 13,96%            | Año         |
| IBEX 35                       |                   |            |                 |         |                    |                    |                                       | * Media s | esión                              |          |                              | 1                 |            |                     |          |                   |             |
| deline Circles Annual Andrews | Última            | 6/0/0/9813 | Ayer            |         |                    |                    | Última Ayer                           |           |                                    |          | Última                       |                   |            | Ayer                |          |                   |             |
|                               | Cotización        | % Dif.     | Máx.            | Min.    | Volumen €          |                    | Cotización                            | % Dif.    | Máx.                               | Min.     | Volumen €                    |                   | Cotización | % Dif.              | Máx.     | Min.              | Volumen €   |
| ACCIONA                       | 119,800           | -0,66      | 120,800         | 118,900 | 7.337.429          | CELLNEX            | 34,340                                | -0,23     | 34,580                             | 34,030   | 48.749.340                   | LOGISTA           | 26,340     | -0,38               | 26,620   | 26,280            | 3.436.295   |
| ACCIONA EN                    | ERGIA 21,960      | 0,37       | 22,100          | 21,740  | 8.588.552          | ENAGAS             | 14,540                                | 1,18      | 14,570                             | 14,320   | 36,967,488                   | MAPFRE            | 2,188      | -1,35               | 2,220    | 2,188             | 3.380.100   |
| ACERINOX                      | 10,020            | -0,99      | 10,120          | 9,865   | 8.998.607          | ENDESA             | 18,700                                | 0,97      | 18,810                             | 18,510   | 27.109.936                   | MELIA HOTELS      | 8,070      | 0,25                | 8,120    | 7,860             | 3.782.052   |
| ACS                           | 41,000            | -1,58      | 41,680          | 40,920  | 13.371.299         | FERROVIAL          | 36,500                                | 0,39      | 36,700                             | 36,140   | 24,001,778                   | MERLIN            | 11,220     | 0.18                | 11,270   | 11,120            | 9.566,608   |
| AENA                          | 180,800           | -0.71      | 181,500         | 178,500 | 21.549.930         | FLUIDRA            | 22,420                                | 0.09      | 22,620                             | 22,300   | 4.483.913                    | NATURGY           | 24,700     | -0,40               | 24,860   | 24,620            | 9.857.864   |
| AMADEUS                       | 66,180            | 0,64       | 66,480          | 65,300  | 33.893.036         | GRIFOLS-A          | 9,386                                 | -2,35     | 9,666                              | 9,370    | 12.834.770                   | RED ELECTRICA     | 16,940     | 1,01                | 16,990   | 16,810            | 17,474,148  |
| ARCELORMI                     |                   | -2.18      | 24,400          | 23,810  | 6.114.330          | IBERDROLA          | 12,310                                | 0,49      | 12,435                             | 12,180   | 171.289.390                  | REPSOL            | 14,570     | -1,72               | 14,765   | 14,440            | 78.831.995  |
| B. SABADELI                   | 1,858             | -3,43      | 1,926           | 1,823   | 101.010.237        | INDITEX            | 43,930                                | -0,16     | 44,530                             | 43,500   | 82.488.664                   | SACYR             | 3,442      | -1,43               | 3,496    | 3,438             | 7.666.133   |
| B. SANTAND                    |                   | -2,28      | 4,870           | 4,694   | 184.719.470        | INDRA              | 21,380                                | -1,02     | 21,600                             | 21,100   | 8.070.444                    | SOLARIA           | 12,100     | -0,98               | 12,320   | 12,010            | 13.235.950  |
| BANKINTER                     | 7,814             | -4,22      | 8,176           | 7,814   | 31.068.712         | INMOEL COLONIA     | L 6,330                               | 0,40      | 6,330                              | 6,230    | 4.620.211                    | TELEFONICA        | 4,455      | 2,11                | 4,458    | 4,362             | 315.262.635 |
| BBVA                          | 9,456             | -3,19      | 9,764           | 9.290   | 195.664.173        | IAG                | 2,056                                 | -0.05     | 2,074                              | 2.031    | 20.474.420                   | UNICAJA           | 1,282      | -3,68               | 1,329    | 1,260             | 16.885.681  |
| CAIXABANK                     | 5,028             | -5,02      | 5,294           | 5,006   | 87.924.169         | LAB. ROVI          | 89,550                                | 0,90      | 90,400                             | 87,850   | 5.343.355                    | - CONTRACTOR OF   | 1,000      | 2,00                | 1,000    | 1,200             | 1010001001  |

## **Empresas**



Varios pasajeros con equipajes de cabina en la terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

#### Transporte

# Las aerolíneas: «El equipaje de mano no será gratis»

Piden no engañar porque el servicio se acabará pagando de un modo u otro

#### R. L. Vargas. MADRID

Las aerolíneas siguen observando con asombro las reacciones suscitadas tras la filtración el pasado viernes de la sanción de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo tiene intención de imponer a las «low cost» Volotea, Ryanair, Vueling y easyJet por el cobro del equipaje de cabina. No entienden que determinadas organizaciones de consumidores y administraciones celebren una multa que, según Javier Gándara, presidente de la patronal del sector (ALA), atenta «contra la libertad tarifaria y la capacidad de elección de los consumidores» y que, además, consideran de alguna manera un engaño.

«Es importante no engañarnos sobre la presunta gratuidad de los servicios si prospera la sanción. Nada es gratis y menos en una industria que en la mejor

épocade su historia-entre 2010 y 2019- generó un margen neto de beneficio del 3%», dijo Gándara en la asamblea general del sector celebrada ayer. El presidente de ALA insistió, en este sentido, en que si España impusiese de forma unilateral la obligación de no cobrar un cargo extra por el equipaje de cabina «cerca de 50 millones de viajeros tendrían que empezar a pagar por servicios que no precisan, con el consiguiente impacto en la demanda y en la economía del país».

Para Gándara, la desagregación del servicio que se inició con el cobro por el equipaje,

**150** 

millones de euros es la multa que propone Consumo para cuatro compañías aéreas práctica ejercida por todas las aerolíneas, «es uno de los pilares que han permitido que viajar en avión haya pasado de ser un lujo a estar al alcance de todos los ciudadanos». Lo bueno para los consumidores, aseguró Gándara, es «pagar por los servicios que necesita. Y esto es lo que ha permitido viajar de forma habitual».

El presidente de ALA se volvió a mostrar convencido de que si, finalmente, la sanción de Consumo acaba en los tribunales, la acabarán ganando. ALA asegura que todas las compañías aéreas permiten un bulto como equipaje de mano de forma gratuita, siempre que se cumplan determinados requisitos en relación a su dimensión y peso y que quepa debajo del asiento delantero; y que lo que Consumo ha puesto en cuestión es el cobro por un segundo bulto en cabina, práctica que, aseguró la patronal, amparan el derecho europeo y varias sentencias.

#### MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030

Convocatoria Premios Derechos de los Animales al proyecto más innovador de experimentación alternativa 2024

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 realiza la siguiente convocatoria para la concesión de los Premios Derechos de los Animales al proyecto más innovador de experimentación alternativa 2024.

> Plazo de admisión de solicitudes: Hasta el 23 de agosto de 2024.

Los premios se adjudicarán en régimen de concurrencia competitiva.

Las Bases para la concesión de los Premios están disponibles en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el siguiente enlace:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/ /convocatoria/762205/document/1072034.

Madrid, a 27 de mayo de 2024.-El Director General de Derechos de los Animales, D. José Ramón Becerra Carollo.

#### Anuncio de fusión

HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A.
(sociedad absorbente)
COMPAÑÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES LA MANGA DEL MAR MENOR, S.A.U.
(sociedad absorbida)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5//2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME") se hace público que la junta de accionistas de HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A., ha acordado por unanimidad en fecha 3 de junio de 2024, la fusión por absorción entre HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MURCIA, S.A. como sociedad absorbente y COMPAÑÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES LA MANGA DEL MAR MENOR, S.A.U., como sociedad absorbida.

El acuerdo de fusión se ha tomado con estricta sujeción al Proyecto Común de Fusión formulado por los Órganos de Administración de las mencionadas sociedades en fecha 27 de marzo de 2024.

Asiste a los accionistas y acreedores de las sociedades participantes en la fusión el derecho a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas, de los balances de fusión y del Proyecto Común de Fusión.

En Murcia, a 4 de junio de 2024
Jorge Ferrandiz Leal
Secretario consejero
HIDROGEA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE
MURCIA, S.A.
Juan José Alonso Sanz
Administrador único
COMPAÑÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
POTABLES LA MANGA DEL MAR MENOR, S.A.U.

#### E. Caballero. MADRID

as personas que viven de alquiler tienen más posibilidades de caer en la pobreza debido a la actual crisis de la vivienda, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES), que ayer alertó de que 12,7 millones de españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social.

En su XIV Informe «El Estado de la Pobreza en España» asegura que la escasez de alquileres asequibles y las dificultades para acceder a una propiedad son dos de los «principales factores generadores de pobreza» ya que los ingresos de los hogares son «insuficientes para hacer frente al aumento del precio de los alquileres».

Según los últimos datos de 2023, el 26,5% de la población española (12,7 millones de personas) está en riesgo de pobreza y exclusión, según la tasa Arope. El 9% vive con carencia material y social severa, mientras que casi la mitad (48,7%) tiene problemas para llegar a fin de mes.

«El alquiler exige un esfuerzo económico mayor y supone un agravante de la pobreza», subraya el texto, donde se recuerda que desde 2016 el gasto por arrendar una vivienda es superior al de la cuota hipotecaria dado que el precio medio del alquiler se ha incrementado cerca de tres veces más que la renta por persona.

Entre las personas que alquilan, la tasa de pobreza (33,1%) y la carencia material y social severa (20,1%) son mayores que las registradas entre quienes tienen vivienda en propiedad (15,8 % y 6%, respectivamente).

Las mujeres «trabajan en condiciones de mayor precariedad que los hombres», señaló Juan Carlos Llano, director del estudio, donde se apunta que ellas presentan una tasa más alta de desempleo (13,8% frente al 10,6% de los hombres en 2023) y acaparan una mayor proporción de empleos a tiempo parcial (21,1% frente al 6,6% de sus compañeros). «Todo ello determina ingresos más bajos entre las mujeres, tanto en salarios, ya que los hombres cobran un 18,6% más, como, afuturo, en pensiones: 48,6% más elevada entre los hombres», señala el informe EAPN.

El informe también asegura que «tener un trabajo remunerado no siempre es suficiente para disponer de los recursos que permitan satisfacer las necesidades básicas. Las condiciones laborales precarias multiplican por dos las posibilida-



De todos los afectados destaca la pobreza infantil, los más vulnerables

## Los problemas para alquilar vivienda, la discriminación por ser mujer o discapacitado o las condiciones laborales penosas, las causas

# 12,7 millones de españoles en riesgo de pobreza

des de caer en la pobreza», explica la EAPN, que enumera los contratos temporales, la jornada parcial, los empleos de baja calidad y los bajos salarios como algunos de los elementos que contribuyen a esta situación.

Concretamente, en 2023 el 32% de las personas pobres tenían un empleo, lo que lleva a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social a pedir que la creación de puestos de trabajo vaya «acompañada de condiciones contractuales estables y dignas» que permitan a los trabajadores «desarrollar sus vidas con calidad y sin incertidumbres»

Las personas con discapacidad

SOCIEDAD 37



# Una cuestión de Estado, petición en el Congreso

El informe también ha sido presentado en el Congreso de los Diputados, donde la vicepresidenta de la EAPN-ES, Lola Fernández, recordó que las personas en riesgo de pobreza «tienen muchas dificultades para sobrevivir», ante lo que ha exigido un «pacto de Estado contra la pobreza. Instamos al Gobierno, a los representantes políticos y a todo el arco parlamentario a que contemplen la pobreza como una cuestión de Estado», reclamó Fernández, quien también reivindicó que las políticas asistenciales «sean más extensas y más intensas».

y adolescentes están en riesgo de exclusión social.

Esta situación es más común en los hogares monoparentales, más de la mitad de los cuales están en riesgo de pobreza. De éstos, la gran mayoría (cerca del 81%) están encabezados por una mujer.

# Afecta al 21,4% de jóvenes

Por su parte, el 21,4% de los jóvenes de entre 16 y 29 es pobre, según el informe, desde donde se critica que este colectivo sufra una «discriminación» en el mercado laboral que «solo les permite acceso a trabajos precarios» que dificultan su desarrollo vital. En esta línea, la EAPN avisa de la «transmisión intergeneracional» de la pobreza: «la pobreza se hereda», ha avisado Llano, quien ha explicado que «nacer en un hogar vulnerable aumenta las posibilidades de ser pobre en edad adulta».

El informe reconoce asimismo que «la pobreza y exclusión social en España serían mucho más graves de no contar con el papel protector del Estado», según el cual «las políticas impulsadas frente a las últimas crisis han supuesto una vía de contención. Se constata, con carácter general, que el escudo social ha evitado que la pobreza aumente mucho más en España», celebró el presidente de la EAPN-ES, Carlos Susías, quien subrayó que, cuando se persigue la justicia social, «beneficiamos a la inmensa mayoría de la población y a la economía».

# Seis de cada diez niños no toman ninguna fruta al día

La mala alimentación en España afecta más a colectivos vulnerables

#### E. Caballero. MADRID

La dieta mediterránea ha acelerado su progresivo deterioro entre niños y adolescentes en los últimos tres años, y ya son seis de cada diez los que no comen ni una sola fruta al día, mientras que el 86% no alcanza la ingesta recomendada de al menos dos verduras diarias. «Hay mucho trabajo por hacer», resumió ayer el doctor Santi F. Gómez, director global de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, durante el acto en el que esta organización presentó nuevos datos de su estudio Pasos que evalúa los estilos de vida y la salud de la población infantil de 8 a 16 años. Una problemática «compleja» que afecta sobre todo a los más vulnerables, remarcan.

De acuerdo con este estudio, uno de cada tres menores tiene sobrepeso y un 11,8 %, obesidad; las cifras han crecido sobre todo en niñas, que en el año 2000 tenían una prevalencia mucho más baja que la de los niños, pero que ahora se ha igualado en el caso del sobrepeso.

El pico suele presentarse en la edad de 6 a 9 años, en la que el exceso de peso alcanza el 40%, si bien ya hay señales de que cada vez empieza antes: según un análisis realizado por la Gasol Foundation en algún municipio, en la etapa previa de 0 a 5 años llega al 30%.

Un problema añadido es que el 75% de esos niños que ya a los 5 años presenta exceso de peso, va a mantenerlo en la adolescencia y, si eso ocurre, existe «una elevada probabilidad» de que permanecerá

toda la vida. Parte de la ex-

plicación está en que durante las dos últimas décadas, el consumo de alimentos frescos y saludables típicos de la

dieta mediterránea se ha ido resintiendo en favor de alimentos ultraprocesados y azucarados. Así, según los datos que expuso el doctor, el nivel de fidelidad a la dieta mediterránea ha ido bajando progresivamente en este tiempo, y ya solo el 36,9% de la población hace un seguimiento óptimo de la dieta frente al 40,4% de 2019 o el 44,7% del periodo 1998-2000.

Por contra, ha subido el por-

centaje con un nivel bajo muy deteriorado de calidad de dieta, que ha pasado en el último trienio del 10,1% al 12%.

Solo un 7,9 % de los menores hace una ingesta recomendada de pasta, pan, arroz, patata, cuscús o quinoa. Si se atiende al consejo de que sean integrales, la cifra se reduce al 5%.

Peor aún es el caso de las verduras: solo el 8,2% sigue el consejo de comer una porción al menos dos veces al día, y casi el doble, el 14%, solo lo hace una vez. O de la fruta fresca, que el 60% de los niños españoles no

La Gasol

**Foundation** 

destaca que un

33% de menores

sufre sobrepeso

prueba ni una sola vez al día. Tan solo un 31,5% alcanza la recomendación de entre dos y tres piezas diarias.

En el capítulo de las carnes, tan

solo un 26,2 % de la población infantil hace el consumo recomendado de 3-4 veces por semana (dos si se trata de carnes rojas). Del mismo modo, solo el 40% come pescado entre 2 y 3 veces por semana.

Respecto a los lácteos, de los que es aconsejable consumir 3 veces al día, el grado de cumplimiento cae al 26,2%, y eso es porque el 73,8% restante le echa azúcar o algún edulcorante.

ALEJANDRO OLEA

A los 5 años ya se comienza a sentir el problema de la obesidad

también soportan un riesgo de pobreza y/o exclusión mucho más elevado que aquellas que no la tienen. El año pasado, el 31% de las personas con discapacidad estaban en riesgo de pobreza, mientras que para el resto la cifra fue del 22,7%.

Las personas con discapacidad mantienen una renta media de 14.335 euros, cifra 638 euros inferior a la del resto de la población, lo que provoca que casi el 28% encuentren dificultades para llegar a fin de mes.

Por su parte, la pobreza infantil se ha incrementado en el último año desde el 27,8% al 28,9%, lo que significa que 2,3 millones de niños 38 SOCIEDAD



Levantamiento del cadáver en Montecarmelo, entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera de Fuencarral

# Acribillan al hermano de Begoña Villacís en Madrid

Se baraja un ajuste de cuentas como primera hipótesis del suceso

# Rodrigo Carrasco. MADRID

«La polícía ha llegado de inmediato», contaban ayer aún asustados desde el restaurante Lar de Domingo, situado a 500 metros del lugar donde se produjo el tiroteo que acabó con la vida de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, en Montecarmelo, entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera de Fuencarral a Alcobendas (M-612).

La víctima se encontraba en su coche cuando otro vehículo le cortó el paso. Hasta dos ocupantes salían armados de ese BMW, más la conductora. Tras una fuerte discusión, acabaron a tiros con la vida de Borja Villacís, de 41 años.

Las primeras investigaciones apuntaban a que en el coche de la víctima podía viajar otra persona, que acudía horas después a Urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, y que presentaba varias heridas de bala. Este herido se en-

contraba al cierre de esta edición en estado grave, aunque fuera de peligro. Además, desde el restaurante desmintieron que el asesinato se produjese a la puerta de su establecimiento: «De hecho, nos hemos enterado de lo ocurrido por la Policía. Nos han pedido cerrar las puertas del restaurante por seguridad», en torno a las 12:00 horas de la mañana, cuando acababa de abrir. También aseguraron no haber tenido ningún contacto con el fallecido.

De momento se cree que podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que poco después del suceso se detuvo en Plaza Elíptica a la presunta autora, de nacionalidad española y 52 años. La mujer acumula varios antecedentes policiales y un arresto reciente por parte de la Guardia Civil. Las unidades sanitarias que se trasladaron al lugar de los hechos trataron de reanimar sin éxito a la víctima, hallada en la cuneta con heridas por arma de fuego en cabeza y tórax. En el lugar se produjo un gran despliegue policial, configurado entre otros por agentes de la Policía Científica y del grupo V de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid.

Los agentes recogieron pruebas y los casquillos de un rifle de caza, de calibre 7,62 milímetros. Poco después también hallaban cerca del lugar, en las inmediaciones de las

instalaciones del grupo Mediaset, una caja y una bolsa con armas de fuego, que podrían ser propiedad de los homicidas.

Según vecinos y trabajadores de la zona, 50 agentes y una veintena de furgonetas policiales buscaron durante horas a un presunto implicado en un descampado, además de pedir información a un hotel cercano, por si se hubiesen alojado en él o hubiesen percibido algún comportamiento sospechoso durante los últimos días. Se trata de un punto de paso y tranquilo, donde nunca había ocurrido ningún altercado parecido. También colaboraron en las primeras investigaciones agentes de la Unidad de Intervención Policial(UIP), un helicóptero, un dron e incluso, la Unidad de Caballería.

Tras lo ocurrido, la M-612 se mantuvo cortada al tráfico en ambos sentidos por las labores de investigación.

Minutos después comenzaba a circular por las redes un vídeo que arrojaba más luz sobre el modus operandi de los ocupantes del BMW. En las imágenes solo se percibe a dos ocupantes, uno vestido con ropa oscura, apresurándose a cambiar la matrícula del vehículo, con la intención de no ser detectados. También se observa cómo se deshacen de ciertos objetos. Así, aún no se ha podido confirmar la participación de un tercer implicado en el asesinato.

#### Primeras reacciones

Ayer se detuvo

a la presunta

conductora del

coche que perpetró

el asesinato

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio el pésame a Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madridy exdirigente de Ciuda-

> danos, y pidió confiar en la investigación abierta por la Policía Nacional tras el asesinato de su hermano Borja. En declaraciones a la prensa a su

llegada al Senado, Grande-Marlaska evitó dar detalles del desarrollo de la investigación, que deja una detenida relacionada presuntamente con el asesinato.

El ministro del Interior trasladó sus condolencias a Begoña Villacís y al resto de su familia, al tiempo que pidió tranquilidad, porque la investigación se está desarrollando en estos momentos y espera que haya novedades «a corto plazo». «La investigación está judicializada y esperemos que en breve tengamos los resultados», insistió al ser preguntado por si había más detenciones o sobre la hipótesis en relación con este asesinato a tiros en Madrid.

Ciudadanos exigió una investigación «exhaustiva» para esclarecer el asesinato del hermano de la exvicealcaldesa de Madrid y detener a los culpables, y pidió respeto para su familia.

# A. Abizanda. MADRID

Tras la resolución del pasado mes de marzo en la que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) obligó a suspender de forma cautelar la actividad de la empresa Worldcoin en España, que escaneaba eliris de personas a cambio de criptomonedas, esta última se comprometió ayer a no retomar su actividad en nuestro país. La compañía paralizará su labor hasta final de año o hasta que se produzca la resolución final de la autoridad

de protección de datos de Baviera.

Worldcoin escaneó el iris de los usuarios en más de 30 puntos en España, en centros comerciales y estaciones de tren y metro, a través de un dispositivo conocido como el Orbe. El propósito, según la compañía, era establecer un sistema de identificación biométrica mundial, World ID, para ayudar a distinguir a los humanos de las inteligencias artificiales. A cambio, las personas que escaneaban su iris recibían un pago en una criptomoneda lanzada por Worldcoin, WLD, y que al cambio suponía unos 150 euros.

Según la empresa, la información que recopilaba es anónima y los usuarios mantenían en todo momento el control de sus datos, pero la AEPD recibió varias denuncias contra la empresa y decidió prohibir a Worldcoin su actividad.

Una vez transcurridos los tres meses de validez de dicha medida cautelar, la empresa se ha comprometido de forma «jurídicamente vinculante» a no reanudar su actividad. Por suparte, las investigaciones de la Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), la autoridad de protección de datos de Baviera (Alemania) -donde la empresa tiene su establecimiento principal en Europa-, están avanzando y se espera que concluyan pronto con una decisión final alineada con todas las autoridades de supervisión europeas que se han interesado en este caso.

Después de la medida provisional impuesta por la AEPD, la responsable de Worldcoin, Tools for Humanity Corporation, anunció cambios en su funcionamiento, como controles para verificar la edad o poder eliminar el código del iris.

La empresa cesa su actividad hasta la resolución final de proteccción de datos de Baviera

Worldcoin

no volverá a

escanear los

iris en España

SOCIEDAD 39



# La inacción de Mónica García pone en jaque el amparo digital al menor

Al menos faltan 10.000 profesionales de Familia y 1.100 pediatras para el plan de adicciones tecnológicas

# Marta de Andrés. MADRID

Hacen falta médicos de atención primaria (especialistas de Familia y pediatras) en España, de 6.000 a 10.000, según las sociedades médicas de este ámbito y unos 4.500, según el propio Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el Gobierno sigue aprobando planes y proyectos que demandan recursos del escalón más dañado de nuestro sistema sanitario, como si obviaran esta realidad.

Ayer fue el turno del Plan para proteger a los menores contra la adicción digital, que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. La noticia levantó ampollas en los sindicatos, que consideran inviable un proyecto de estas características si no se refuerzan las plantillas de Primaria y se aumenta el presupuesto.

Por ello, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, levantó la voz para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, un aumento de las plazas de médicos de atención primaria y de pediatras. Calculan que se necesitan al menos 10.000 plazas adiciones de los primeros y 1.100 de los segundos para acercarnos a la media europea.

# «No funcionará»

«CSIF considera positivo el protocolo específico para que los pediatras revisen posibles adicciones o usos problemáticos de nuevas tecnologías por parte de los menores, pero advierte de que difícilmente se obtendrán resultados positivos si no se refuerzan las plantillas del personal de la sanidad y se ponen los medios materiales adecuados», señalaron ayer en un comunicado.

«Por otra parte, los Centros Educativos deberían incluirse en estos protocolos. CSIF lleva años reclamando la dotación de Enfermería Escolar, y sería un momento oportuno para que todos los centros tuvieran esta dotación, que podría tener un papel fundamental en la detección de la adicción digital». «En este sentido, reclamamos además un incremento de la inversión en atención primaria hasta el 25% del gasto sanitario total, aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), sobre todo en Medicina de Familia, Pediatría y Enfermería, entre otras especializades, y retomar la negociación para un acuerdo sobre el Estatuto

El propio Ministerio de Sanidad ha reconocido que hoy faltan 4.500 médicos de Familia en España

El verano será complicado, ya que habrá 4.000 especialistas de Primaria menos La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Senado

Marco y homologación retributiva entre las comunidades autónomas», concluían.

Además, de cara al Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) –en el que está
representado el Ministerio de Sanidad y todas las CC AA– que tendrá lugar esta mañana, reclaman a
Mónica García que facilite los planes de refuerzo de este verano del
personal del SNS para evitar así la
saturación de los servicios de urgencias y el cierre de camas y de
centros de salud «como viene ocurriendo todos los años por falta de
refuerzos».

#### Un verano sin 4.000 médicos

Y es que este verano será el más complicado en cuanto al déficit de médicos ya que, al que ya existía, se sumará el retraso en la llegada de refuerzos (de mayo a septiembre), motivado por la excepcionalidad que supuso la pandemia. Según las estimaciones de la Organización Médica Colegial (OMC), habrá aproximadamente 3.000 médicos de familia y unos 800 pediatras menos. Esto dificultará las sustituciones por vacaciones y/o bajas.

En la misma línea que los sindicatos insistió ayer la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que recordó que la falta de profesionales «no se ha tocado de forma única, concisa y monográfica» en ninguno de los plenos del CISNS celebrados hasta el momento.

Por ello, anunció que hoy pedirá a García «que asuma su responsabilidad y que se haga cargo, desde su puesto, de esta problemática que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud». «Que se siente con nosotros a trabajar en una mesa en vez de detrás de una pancarta, porque se estaba manifestando contra sí misma y nosotros lo que le vamos a ofrecer es el trabajo de las comunidades autónomas para poder paliar y tomar medidas a corto, medio y largo plazo en esa falta de profesionales, que creemos que es lo más crítico que tenemos ahora mismo», subrayó Matute.

Recordemos que la ministra rehusó inicialmente hablar del tema del déficit de médicos este verano en la reunión de hoy, alegando que el temaya se había tratado anteriormente. Solo rectificó después de que lo demandaran las 13 CC AA gobernadas por el PP. Aun así, el asunto no figura en el orden del día del pleno de hoy. **40** AGENDA

**El retrovisor** 

1934

Cuando se inició el mes de junio de aquel año de 1934 las Izquierdas (el PSOE principalmente) y los Independistas (catalanes y vascos), ya no ocultaban sus preparativos de guerra contra el Gobierno legal de la República. «La jurisdicción del Estado español acaba en el Ebro», decía «L'Opinión» el día 5. Por su parte el abogado Bofill y el periodista

Aymar publicaron un artículo que entre otras cosas decía: «Deseamos salir a la calle para matar. Lo esperamos con impaciencia». Pero, no menos «excitante» era la situación en el País Vasco, donde los ayuntamientos celebraban elecciones por su cuenta y los más exaltados pedían abiertamente la guerra contra España. POR JULIO MERINO



Luis María Cazorla El Rey entrega los Premios FIES de Periodismo El Rey ha entregado, como cada año en el Palacio de La Zarzuela, las placas conmemorativas al Premio FIES de Periodismo correspondientes a las ediciones XXXII, XXXIII y XXXIV. El certamen distingue anualmente desde 1989 un escrito publicado en cualquier medio de comunicación español sobre la Corona y sus

funciones constitucionales y actividades públicas. Entre los reconocidos con estos galardones ha figurado el prestigioso jurista Luis María Cazorla Prieto por su artículo «El juramento de la Princesa Leonor», publicado en el diario ABC. Joseba Arregi Aramburu y Jordi Canal i Morell han sido también distinguidos.

# Pequeña historia mítica de España», en la Feria del Libro

El escritor, catedrático de Filología Clásica en la UCM y colaborador de LA RAZÓN David Hernández de la Fuente ha firmado ejemplares de su libro «Pequeña historia mítica de España» (Alianza) en la Feria del Libro de Madrid. La obra recorre figuras, motivos e historias míticas relacionados con nuestro país: desde Hércules al mito de las dos Españas, pasando por Numancia, Séneca, don Pelayo o don Juan, entre otros.



Obituario Richard M. Sherman (1928-2024)

# Compositor fetiche de Disney



ichardM.Sherman, uno de los músicos que compuso más bandas sonoras de las películas de Disney, como «Mary Poppins» o «El libro de la selva», falleció en Los Ángeles, a los 95 años. Sherman, dos veces ganador del Oscar, se convirtió con su hermano Robert B. Sherman (1925-2012), en uno de los compositores «más prolíficos» de la historia del entretenimiento familiar v miembro clave del círculo íntimo de talentos creativos de Walt Disney, dijo en un comunicado la compañía. El músico, que falleció por causas naturales, se consagró por su trabajo en el clásico de 1964 'Mary Poppins'. Además, ganó tres premios Grammy y recibió 24 álbumes de oro y platino a lo largo de sus 65 años de carrera.

# Carrera fructifera

Su trabajo abarcó desde los primeros días del rock n' roll (con éxitos como «You're Sixteen») y la televisión hasta Broadway y Hollywood. En total los hermanos escribirían más de 200 canciones para unas 27 películas y 24 producciones televisivas de Disney. En 2005, los músicos fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Tres años después, los hermanos recibieron la Medalla Nacional de las Artes de EE UU. Richard Sherman fue la encarnación de lo que significa ser una 'Leyenda de Disney', creando con su hermano los clásicos.



Castilla-La Mancha está preparada para atender a los menores de Gaza P. 44

# Las caras de la noticia



Enrique Cabero
Presidente del CES

# Contratar extranjeros de alta cualificación.

El Consejo Económico y Social ha recomendado poner en marcha alguna medida de apoyo a la Junta de Castilla y León para posibilitar la contratación de perfiles extranjeros de alta cualificación para las empresas de la Región.



Pte. Diputación de Soria
Una prueba mundial
deportiva en Soria.

Será el próximo mes de septiembre cuando la sierra de Urbión soriana acoja los Campeonatos Mundiales de Skyrunning, en la que se darán cita medio centenar de selecciones nacionales de este deporte con sus mejores corredores.



Acto central del PP en Castilla y León con la presencia de Feijóo, el presidente regional, De la Hoz, Isabel Blanco, Íscar, Carnero

• «España no se merece este bochorno» afirma en el acto central del PP en la Región

# Mañueco acusa a Pedro Sánchez de estar carcomido por la mentira

Santiago Felipe. VALLADOLID

lebró su acto principal de campaña de estas Elecciones Europeas y con la presencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo que en una abarrotada Plaza de San Pablo de Valladolid, respaldó al presidente del PP y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al candidato Raúl de la Hoz, con la presencia también de autoridades locales y regionales de la formación.

Y el presidente de los populares en la Región fue claro y explícito en su intervención: «Pedro Sánchez está carcomido por la mentira y la corrupción. Si le importase España daría una explicación y tomaría una decisión inmediata por que no nos merecemos este bochorno».

Fernández Mañueco reprocho al actual presidente del Gobierno el desdén hacia esta tierra que ha venido de la mano «de recortar los presupuestos destinados a nuestra tierra; nombrar ministro a Ós-



Mucha efusividad y abrazos recibieron los líderes populares

car Puente para avergonzarnos y paralizarnos las autovías y los trenes y tomar decisiones que ponen en peligro miles de empleo en esta tierra en los campos de la automoción, minas, térmicas, lobo, regadío o la carne y el vino, citó.

Ante ello, reivindicó las políticas que se hacen en la actualidad en Castilla y León que suponen la bajada de impuestos, la apuesta por la tecnología o los res años consecutivos en los que lleva bajando el paro en esta Comunidad.

El candidato Raúl de la Hoz destacó en su intervención que «estamos viendo cosas que nunca creeríamos que podríamos ver», y sostuvo que «es el momento de decir de forma clara, nítida y rotunda, mirando a la cara, que basta ya, que esto se ha acabado y hay que dar por finalizada esta pesadilla».

De la Hoz se comprometió desde Europea a «luchar» por el Corredor Atlántico, por una estrategiadelucha contra la despoblación y que la UE «asuma la importancia de estas medidas» que afectan al 80 por ciento del territorio europeo y aludió al sector de la automoción, «vital para los intereses y el mantenimiento social y económico de Castilla y León, que está en transformación, que necesita la colaboración y en absoluto los prejuicios ideológicos».

El anfitrión del acto fue el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, quien ha centrado sus iras en la figura del exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, al que ha tildado como el «bufón de Sánchez» y al que ha animado a «rebajar su ira y resentimiento» hacia la ciudad. Carnero le ha acusado de no querer hacer el soterramiento y que «Valladolid sufra».

Tras él, turno para Conrado Íscar, quien lamento que «esta tierra está recibiendo ataques ante el olvido. Somos la gente de los hosteleros, autónomos, los estudiantes, eso es el PP, las políticas que aplica Mañueco, por eso tenemos la calidad en educación, servicios sociales y sanidad».

Y también intervino la coordinadora de campaña del PP, Isabel Blanco quien advirtió de que el 9 de junio las urnas «amanecerán vacías y cuando cierren tienen que estar llenas de papeletas del PP». 42 AUTONOMÍAS

Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Castilla y León

# Las aulas dan la batalla a las tecnoadicciones

Junta y Fundación Mapfre ayudan a más de 16.500 jóvenes a usar las tecnologías de una forma saludable y más responsable



La infanta Elena y Rocío Lucas, en el colegio de Venta de Baños

# C. Saldaña. PALENCIA

Concienciar a los niños y jóvenes de los riesgos del uso inadecuado de las nuevas tecnologías y fomentar la prevención, son dos de las prioridades para el Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León. Por ello, seguirá impulsando en el futuro el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo de una forma segura y, sobre todo, más responsable.

La Consejería de Educación tiene en marcha iniciativas propias y en colaboración con otras entidades y administraciones, programas de formación o el Plan Director desarrollado en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, Además, colabora con Fundación Mapfre para implementar el programa «Controla tu Red», que este curso ha llegado a 130 centros educativos de Castilla y León y más de 16.500 estudiantes de 3º a 6º de Primaria y de los cuatro cursos de la ESO, a través de 780 talleres. Actividades en las que se ha buscado dar respuesta a una gran duda existente entre los propios alumnos y sus familias: cómo saber si el niño o el adolescente es tecnoadicto.

La infanta Elena de Borbón asistía ayer en compañía de la consejera de Educación, Rocío Lucas, a
uno de los talleres que se imparte
en un colegio de la localidad palentina de Venta de Baños, donde
niños de sexto de Primaria responden a cuestiones que les plantean
como ¿Cuántas horas pasas al día
usando las TIC?, ¿eres capaz de
salir de casa sin móvil? ¿lo desconectas para estudiar? ¿cuál es tu
dispositivo favorito?, ¿quién utiliza más las TIC en casa?, ¿sabes qué
es el ciberbullyng?

«El objetivo es que los alumnos reflexionen y sepan si usan las tecnologías de forma responsable, sin que interfieran en su vida familiar, escolar y social», destacaba José María Romero, de Mapfre.

«Que los niños hagan un uso adecuado de las redes sociales y de internet nos preocupa pero también nos ocupa», decía la consejera, mientras destacaba la «gran labor» que se está realizando desde los centros educativos de Castilla y León en este ámbito, aunque llamaba a las familias a vigilar más el uso de dispositivos por los alumnos cuando están fuera de la escuela y de esta forma controlar el acceso de menores a estos.

«En el mundo actual y cada vez más, además de ser real es también virtual, por eso es necesario enseñarles a vivir en la red», decía, por su parte, la infanta Elena, quien apostaba porque las familias pero también los profesores tengan los conocimientos que les permitan detectar y dar respuesta a estas conductas inadecuadas de los menores con la tecnología.



Javier Iglesias conversa con Mateos Roco junto a Marcos Iglesias

# Geoparque Salamanca: el proyecto que marcará un hito en la provincia

Más de 110 municipios se implican en él para ser reconocidos por la Unesco

#### V. San José. SALAMANCA

Día importante el de ayer para la provincia de Salamanca, donde se ponía la primera piedra de un proyecto llamado a revitalizar el turismo en el medio rural salmantino, pero especialmente en la zona de Ciudad Rodrigo limítrofe con Portugal.

El Parador de Turismo de Miróbriga acogía la constitución de la nueva asociación Geoparque de Salamanca, con 110 municipios implicados, que tiene como objetivo conseguir que este proyecto sea declarado Mundial por la Unesco. Aunque eso será ya más a largo plazo.

«Este proyecto promete marcar un hito en la provincia de Salamanca, ya que será un testimonio vivo de la historia, una ventana a la geología, a la biodiversidad y la cultura local», destacaba Javier Iglesias, presidente de la institución provincial antes de participar en un encuentro con los alcaldes de los municipios implicados en esta iniciativa. Iglesias destacaba la importanciadetrabajarencolaboración con la Universidad de Salamanca a través de un convenio que, según decía, contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población que habita la zona además de sensibilizar a sus habitantes y a los posibles visitantes, en el alto valor de las estrategias de geoconservación.

El título de geoparque mun-

dial que concede la Unesco sirve para posicionar el territorio como un destino «de calidad» y dar visibilidad a sus productos agroalimentarios y empresas, además de potenciar el desarrollo económico y social del territorio.

Geoparque de Salamanca ocupa una superficie de más de 4.000 kilómetros cuadrados, que incluye municipios de las Sierras de Gata-El Rebollar, Francia y Béjar; y de los ríos Tormes, Duero y Águeda, alcanzando hasta una decena de subcomarcas his-

# Tiene una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados y cuenta con hasta 26 lugares de interés geológico

tóricas de la provincia como son La Ramajería, La Ribera, El Abadengo, Campo de Argañán, La Socampana, Campo de Robledo, El Rebollar, Campo de Agadones, Sierra de Francia y Sierra de Béjar.

El área del Geoparque de Salamanca incluye 26 lugares de interés geológico que forman parte del Inventario Nacional del Instituto Geológico y Minero de España y se han catalogado otros 50 nuevos. España cuenta con 15 de los 169 geoparques que la Unesco ha reconocido en 44 países de todo el mundo.

# Sociedad

# Recuperación de obras de arte y templos en los pueblos de Zamora

Diputación y Obispado de Zamora renuevan su acuerdo para actuar en el patrimonio religioso que necesita de actuaciones urgentes. La institución provincial destinará 250.000 euros, de los cuales 100.000 irán para restaurar 32 piezas de patrimonio religioso, y, el resto, para rehabilitar la iglesia de Marquiz de Alba y la segunda fase de la iglesia de San Pedro en Villalpando.



**AUTONOMÍAS 43** LA RAZÓN • Miércoles, 5 de junio de 2024

# Otro descenso del paro confirma la buena marcha empresarial

La Región reduce el desempleo en mayo en casi 4.000 personas



Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo

I. de la Fuente. VALLADOLID

Buenas noticias en Castilla y León, que un mes más sigue mejorando los datos de creación de empleo y reducción del paro.

En mayo, la Comunidad ha reducido el desempleo en casi cuatro mil personas respecto a abril. Concretamente, son 3.902 los parados menos que hay, lo que deja la cifra total de parados en 105.468. Olo que es lo mismo, 5.587 menos que hace un año, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Además, cabe señalar el aumento experimentado también en el número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León, que se elevó un 0,99 por ciento en el quinto mes del año al sumar

9.556 cotizantes más, lo que deja el número total en 974.741.

El paro bajó en mayo en todas las provincias de Castilla y León respecto al mes anterior, especialmente en Soria, donde cayó hasta el 9,46 por ciento Además, el desempleo bajó en todos los sectores económicos, sobre todo en el de servicios, que anotó 3.142 parados menos que el mes anterior; seguido de la Industria (-237) y la Construcción (-205).

Otro dato importante es que en mayor se formalizaron 60.030 contratos en Castillay León, 8.298 más que en abril, con un repunte mensual del 15,90 por ciento. La contratación aumentó en todas las provincias, más en Zamora y Burgos, con incrementos mensuales del 24,73 y 20,45 por ciento.

Del total de contratos, 20.770 fueron indefinidos, 2.670 más que en abril, si bien este dato contrasta con el interanual, en el que se revela que en mayo ha habido 1.731 contratos indefinidos menos que hace un año en la Región. Finalmente, en cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de abril, fueron 69.592 en Castilla y León, de ellas 33.437 prestaciones contributivas. Otras 32.887 fueron subsidios por desempleo, con además 3.268 rentas activas de inserción.

# **Buen dato interanual**

Desde la Junta valoran positivamente estos datos. «Son muy positivos y confirman la buena marcha de las políticas de crecimiento económico y empresarial de la Comunidad», destacaba el presidente Fernández Mañueco, quien hacía hincapié en el descenso en 5.587 parados respecto a mayo del pasado año.

El consejero Mariano Veganzones, por su parte, también destacaba el buen comportamiento del empleo, si bien, advertía de que pueden ser un «espejismo» por las dudas e incertidumbre existentes de cara al futuro, por lo que rechazaba la «complacencia» con estas cifras. También se expresaba asíla patronal CEOE, quien valoraba como positivos los datos pero llamaba a «fortalecer» las políticas de apoyo a las empresas ante un con-

Finalmente, los sindicatos reclamaban trasladar la bonanza en empleo a más estabilidad y salarios y menor jornada.



Pedro Palomo junto a Eduardo Estévez durante la rueda de prensa

# El contexto político, un riesgo para las empresas

J. Blanco. VALLADOLID

Era momento de hacer balance. Pedro Palomo, presidente aún de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) hasta este viernes cuando cogerá su relevo Isidoro J. Alanís en el Congreso regional de la asociación que se celebra en Valbuena de Duero, ofrecía una rueda de prensa para hacer memoria de su mandato en este último periodo marcado por un contexto complicado en muchos ámbitos, destacando que por primera vez en la encuesta interna de los asociados la situación política actual se ha convertido en el «primer riesgo» para los empresarios.

Pero, a pesar de ello, el 91 por ciento de los encuestados han mostrado su deseo de aumentar o mantener su plantilla; el 85 por ciento prevén un incremento en sus ventas; y un 58 por ciento opinan que su inversión en la Comunidad va a crecer. Algo que ha servido a Palomo para reivindicar el «firme compromiso» de Empresa Familiar con Castilla y León, con el arraigo al origen y como generadores de proyectos de inversión a largo plazo.

Una asociación «fuerte y competitiva», que cuenta en la actualidad con 180 empresas del ámbito asociadas y que conjuntamente suponen el 17,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, constituyendo además el 8,4 por ciento del empleo.

En el ámbito político ha reclamado un «entorno adecuado», propicio para las empresas y que genere una estabilidad política con confianza, y ha recalcado el posicionamiento de EFCL en la «defensa de la Constitución» y contra la Ley de Amnistía. Asimismo ha criticado el exceso de normasy de burocracia a las que se deben enfrentar las empresas, algo que en su opinión, «genera lentitud en las inversiones», y ha evidenciado que la tasa de productividad en España es baja por muchos factores, dos de los cuales tienen que ver con la presión fiscal, que se encuentra en «rango más elevo» o la amplia tasa de absentismo.

texto geopolítico complicado.





Salamanca Del 13 al 16 de junio 2024

info FÁCYL:



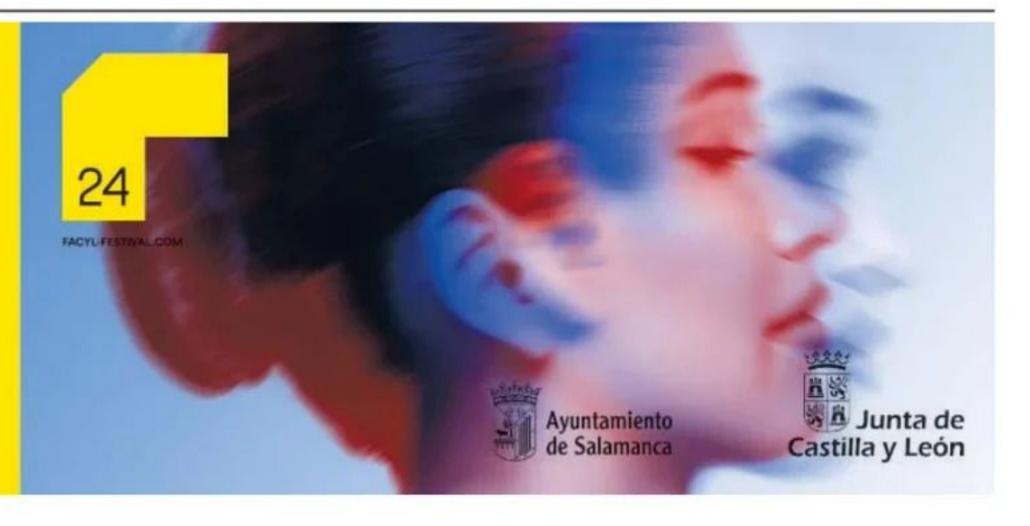

44 AUTONOMÍAS

Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Castilla - La Mancha

Laura Ramos. TOLEDO

El Gobierno de Castilla-La Mancha se muestra muy orgulloso de poder prestar ayuda sanitaria a los niños de la Franja de Gaza, demostrando la solidaridad que tiene esta comunidad autónoma.

Así lo destacó el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno. El titular de Sanidad recordó que en Castilla-La Mancha atenderán a doce niños, diez en el Hospital Universitario de Toledo y dos en Albacete, todos ellos de procesos oncológicos.

«Esta cifra de atendidos puede aumentar ante el desarrollo de los acontecimientos bélicos en la zona», destacó Fernández Sanz, explicando que la llegada de los menores probablemente se produzca a final de este mes según las informaciones proporcionadas por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, el consejero indicó que los

# La región está preparada para atender a los menores de Gaza

De momento se espera que lleguen diez niños a Toledo y dos a Albacete para su diagnóstico y posterior tratamiento

menores vendrán acompañados por un familiar o un adulto en régimen de tutela.

En Castilla-La Mancha pueden ofrecer esta asistencia sanitaria gracias a las instalaciones del sistema de salud regional, tanto en el Hospital Universitario de Albacete como en el Hospital Universitario de Toledo. En el Hospital Universitario de Toledo, el área de Pediatría cuenta con 47 camas en el nuevo Hospital, de las que 15 habitaciones son individuales. Con el nuevo hospital también se ha incrementado la capacidad de la UCI Pediátrica donde cuenta con doce puestos para pacientes críticos.

También en el CHUA se atende-

rán a estos niños, ya que hace seis años se crearon dos unidades de referencia de oncohematología infantil, ubicadas en Toledo y Albacete, con una coordinación regional para abordar proyectos oncológicos.

En uno de estos proyectos participan los servicios de Anatomía Patológica, Pediatría y Oncología Médica del Hospital Universitario de Toledo, como es el proyecto Sehop-Pencil, que pretende facilitar el acceso de todos los niños y adolescentes con cáncer a la medicina de precisión. También se cuenta con el proyecto de Cuidados Paliativos Pediátricos y la formación en red con Atención Primaria.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico aprobó en su reunión semanal del Consejo de Gobierno el decreto que regula el Banco de Libros de Castilla-La Mancha y que comenzará a funcionar el próximo curso escolar a la vez que garantizará a las familias con bajos recursos las ayudas de libros de texto tal y como ha dicho el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Amador Pastor, quienestuvo acompañado en esta comparecencia por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, explicó que esta medida irá destinada al alumnado de Enseñanzas Obligatorias y Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes aseguró que la medida tiene como objetivo «garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado y se pone a la par a las desarrolladas por otras administraciones y, sobre todo, por el ejemplo que desde hace años ya están desarrollando muchos centros de Castilla La Mancha». Es por ello, que según ha explicado el responsable del área educativa, se verán beneficiados más de 245.000 alumnos y alumnas de 984 centros educativos sostenidos con fondos públicos. Además, el sistema de cambio de libros será gratuito.



El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ayer, en rueda de prensa

# Ocho millones para dos residencias

▶ El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la aprobación de dos contratos de servicios sociales con un importe total de ocho millones de euros para la Residencia para Personas Mayores con Centro de Día «Los Jardines» de Manzanares y la de «Virgen de Peñarroya» de Argamasilla de Alba, ambas en la provincia de Ciudad Real y que cuentan con un total de 94 plazas residenciales y 40 de centro de día.

# Galicia

Samaín, protagonista en el examen de Lengua gallega

# S.V. ORENSE

La Evaluación para el Acceso a la Universidad (ABAU) en Galicia ha arrancado este año, por primera vez, con el examen de Lengua Gallega y Literatura, que ha incluido un texto para analizar y comentar sobre el Samaín, así como preguntas sobre los prejuicios que rodean al idioma, los neohablantes y los bloques dialectales.

En la Facultad de Ciencias de la

Comunicación de Santiago, los exámenes han empezado puntuales a las 10.00 horas, «con normalidad» y sin que haya constancia de «ninguna incidencia» reseñable, tal y como explicó a Europa Pressla delegada de la universidad compostelana en la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), Maite Flores.

En toda la Comunidad, más de 13.000 jóvenes se enfrentan a estas pruebas que les permitirá obtener plaza en la universidad. Flores ve a los aspirantes «siempre muy muy nerviosos», dado que a lo largo de tres jornadas vivirán una experiencia que «les va a dar un acceso al futuro».

El primer día es «de muchos nervios», pero el segundo ya será «más tranquilo», una vez hayan comprobado que los exámenes son «similares a los del instituto». Así, los alumnos llegan al tercer día «especialmente relajados», hasta el punto de «olvidarse en casa» las pegatinas que les entregan el primer día y que emplean para que se pueda identificar su examen -no ponen el nombre-.

La delegada de la USC en la CiUG recomienda «no repasar nada» durante los descansos de media hora entre prueba y prueba: «Porque repasar todo lo que tienen que tener estudiado de un año en media hora es, simplemente, cargar un poco más la cabeza». Sin embargo, reconoce que «es imposible» que sigan esta sugerencia y que no lo hagan.

LA RAZÓN • Miércoles, 5 de junio de 2024



El libro del día

«El selfie del mundo»

Marco d'Eramo

ANAGRAMA

336 páginas,

20,90 euros

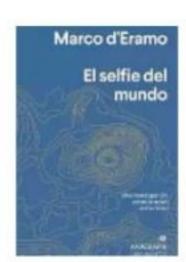

Este es un libro esencial para comprender uno de los mayores fenómenos del mundo: el turismo. Hace un repaso a sus orígenes. Explica por qué las personas comenzaron a viajar en Occidente y por qué, a esos aristócratas, se sumaron más adelante el resto de las personas. Cuenta su eclosión y, también, cuáles son los intereses que lo sostienen en nuestro mundo. También aporta una advertencia: el turismo no se puede detener. Ni siquiera parar. Cualquier intento podría perjudicar a las economías nacionales y se perderían un montón de trabajos. Pero sostener su ritmo es imposible. Un callejón sin salida.

# Una pintada tan indeleble como la estupidez humana

J. Ors

lgunos ponen nombre al problema. Unos lo llaman «vandalismo» y otros, «turismo masivo». Pero los que más aciertan son los que lo denominan «ignorancia», que es una virtud que, aparte de caminar de manera independiente y viajar a su aire, suele ir unido al «vandalismo» y al «turismo masivo» en más ocasiones de las convenientes. Un individuo de nacionalidad portuguesa se ha tomado las «molestias» de viajar a Italia y desplazarse hasta la ciudad de Herculano para demostrar su analfabetismo. La carencia de sensibilidad es de este tipo de calibre, capaz de gastarse la pasta en un billete de avión, otra cantidad nada

despreciable en un hotel y además acoquinar una entrada para demostrar a todo el mundo que uno carece de cualquier aporte cultural, además de ir bastante escaso de empatía. El menda, de veintisiete palos, no ha tenido otra ocurrencia que improvisar un grafiti en la ciudad de Herculano y garabatear su firma en una de sus paredes.

Por lo visto todavía no sabe diferenciar entre lo que es un gamberro y lo que es ser un Banksy (a este último jamás se le hubiera ocurrido atentar contra un resto arqueológico; además, sus dibujos tienen una intencionalidad política evidente, lo que supone una carga intelectual, aunque no se esté de acuerdo con ella). Existen hombres que invierten su tiempo y su vida para descubrirnos quiénes somos y quiénes hemos sido. Y luego existe otra clase de personas a las que les da igual dañar o perjudicar el trabajo arqueológico, el arte y cualquier manifestación del pasado. A esto se le ha dado hasta una palabra, como si fuera un síndrome: «erostratismo». Viene de Eróstrato, aquel pastor que pasó a la historia por quemar el templo de Artemisa en Éfeso. Quería pasar a la posteridad. Y lo hizo, pero para mal, porque esto de querer aparecer en los anales tiene su peligro y uno puede hacerlo como un héroe, pero también corre el riesgo de pasar como alguien despreciable. Es el caso de este portugués, que, por desmarcarse con una gracia, ahora le puede caer una multa que oscila entre los 10.000 y los 40.000 euros. Malos tiempos estos en que, pudiendo acceder a la sabiduría, muchos eligen quedarse en la ignorancia.



La firma sobre el muro de Herculano. Una rúbrica que solo autentifica la ignorancia del que la ha hecho

# Cultura

Filmin estrena el biopic en el que, de la mano de sus traumas y manierismos, se revela la persona a la sombra del mito de Hollywood

# **Cary Grant**: de cómo «Archie» perdió los apellidos

Matías G. Rebolledo. MADRID

or suerte, la marca ha dejado de ser exclusivamente biológica y el símbolo, a pura modernidad, se ha convertido en una especie de vestigio del pasado. El apellido, lo único que heredan ricos y pobres de su padre, durante siglos ha venido traduciéndose en fama, no tanto en su percepción lujosa como en aquella que los sajones resumen tan bien en proverbio: no cae lejos la manzana del árbol. Y el apellido, ese mismo que perdió la otrora Hollywood Land para emanciparse en galaxia, lo perdió también Archie Leach, en su caso para emanciparse como Cary Grant, inmortal y galán definitivo: lo suficientemente guapo para llamar la atención, pero no para separarse del hombre común; lo suficientemente magnético como para seducir a cualquiera, pero nunca tan amenazante como para robarle a la esposa; lo suficientemente actor para ser nominado dos veces al Oscar, pero no tan divo como para pisarle el nombre a una Audrey Hepburn o una Grace Kelly.

# Bisexualidad reprimida

Buscándole en su partida de nacimiento, en esa Bristol de Albión llena de ollín que, no sin sorna, la serie se lleva hasta lo dickensiano, esta semana se estrenan en Filmin los cuatro episodios de «Archie», biopic a la contra del protagonista de «Atrapa a un ladrón», «Con la

muerte en los talones», «Charada» y otra decena de títulos que harían palidecer en la comparación a la más ilustre de las carreras. Archie, nacido en 1904, hijo de un matrimonio turbulento y que vio como su hermano pequeño moría de sepsis ante un padre negligente que ya se estaba mudando a otra familia cuando ganó consciencia del mundo, se acabaría convirtiendo en Gary, el hombre y el nombre más importante de la década de los sesenta en el celuloide mundial.

La miniserie, dirigida por Paul Andrew Williams (del que deberían repescar la excelente «The Walk-In», también en Filmin, sobre cómo un neonazi intentó asesinar a un diputado inglés) y escrita por Jeff Pope («Philomena») se basa en las memorias de Dyan Cannon, una de las cinco mujeres del mito y, acaso, con la que compartió vida en su momento más trascendental, ese que le aupó desde el galán hasta el actor respetado y que, como es (o era) ciclo en la pantalla plateada, le acabó apartando de la misma demasiado bronceado, demasiado arrugado.

Y es que Cannon, que llamó la atención de Grant a principios de los sesenta gracias a varios roles en televisión, fue la primera opción del también productor -falta por saber qué hubiera dicho Hitchcock-para «Conlamuerte en los talones», pero los regates de la actriz y las llamadas perdidas hicieron que el papel no se concretara. Yesmás, hicieron que aquel jovencito británico que venía del circo recitando a viva voz y ahora era una



cara más del cuché en acento californiano dejara de beber los vientos por Sofía Loren, por entonces casada, y decidiera cortejar a Cannon, a la que le sacaba más de treinta años de diferencia.

A idas y venidas, entre el manifiesto de lo polémico que quiere ser y la alabanza melancólica que termina siendo, «Archie» se vuelve mucho más verdadera cuando los testimonios de Cannon (extraídos casi verbatim del libro «Dear Cary: My Life with Cary Grant») son los

que se apoderan del guion, como si fuéramos testigos fehacientes de un cotilleo universal, una conversación privada a la que por fin tenemos acceso. «El LSD es perfectamente legal. No lo consumo como un yonqui», dice aquí Grant preguntado por la joven actriz, antes de responder acerca de su siempre cuestionada sexualidad: «¡El alquiler nos salía más barato!», alcanza a responder con flema el personaje, preguntado por su estrecha relación con «su» Randolph Scott (¿El amor de su vida?). Todo esto se hace mucho más creíble gracias a un camaleónico Jason Isaacs («Harry Potter»), que aquí vuelve a demostrar que es uno de los actores más infravalorados de su generación y que abraza al Grant más carismático, ese que se ponía las gafas al terminar de rodar y que, en la medida de lo posible, también se desabrochaba algún que otro botón de la camisa.

Para «Archie», como para todas las personas que compartieron



vida con la barbilla partida de Grant, el actor fue un bisexual reprimido, un manojo de traumas infantiles derivados de un padre irresponsable y una madre que se cayó por la bisagra entre el machismo sistemático de la época y sus problemas de salud mental. El triunfo de la miniserie, sin embargo, pasa por centrarse en describir a la persona que se encontró Dyan Cannon antes de casarse: un hombre que sabía exactamente que el mundo no estaba preparado para

su visión del mismo y de la vida pero que, puestos a interpretar a un personaje, lo haría de la mejor manera posible. Justo así es como vemos a Grant intentar convertirse en el padre que él nunca tuvo (sin demasiado éxito) y le vemos, también, abrazar la monogamia heterosexual que le fue impuesta alguna vez desde los estudios como un papel más a lucir.

Quizá respetuosa de más pero nunca pacata o falta de interés, la miniserie de Popey Andrew Williams es arrebatadoramente interesante por alejarse del foco pomposo que sería retratar a Grant en los años de «La fiera de mi niña» (1938) o «Historias de Filadelfia» (1940) y quedarse con el actor crepuscular que, ya en sus últimos años, murió encima de un escenario por vivir adicto al aplauso.

¿Significa eso que este biopic se aleja del morbo y la polémica? En parte, sí, puesto que el fantasma de Scott es aquí poco más que un recuerdo platónico y apenas se hace mención a sus inicios, acaso dispositivo en «Archie» para hacer desfilar grandes nombres de los años dorados de Hollywood. También, como no podía ser de otra manera, vemos a Grant como el único actor capaz de hablarle de tú a tú a Hitchcock y replicarle, habiéndose ganado su respeto; y ello no es menester para que la miniserie también nos deje verle junto a Grace Kelly, ya exiliada en el lujo, y que le espeta lo que bien podría ser la tesis de la serie: «Todo es maravilloso contigo hasta que te vas a la cama», le reprocha.

La miniserie «Archie» no escapa de la polémica pero se centra en el Cary Grant crepuscular

# Las memorias de Cannon dibujan a un bisexual reprimido y tan aficionado al sol como al LSD

Grant, que solía cenar religiosamente en su cama, vivía encorvado para parecer menos amenazante y tonteó con la tanorexia al final de sus días, queda retratado en «Archie» como un intérprete perdido en el papel de su propia vida, un hombre marcado por una infancia atroz que, sin embargo, jamás lo pagó con el mundo. Y es que en cierto sentido, la miniserie que estrena ahora Filmin viene a resumir lo que durante años han contado biógrafos como Scott Eyman en «Cary Grant: un disfraz brillante» (Simon & Schuster) o Marc Elioten la enciclopédica «Cary Grant. La biografía» (Lumen). El hombre, el galán, el bisexual reprimido, el adicto al LSD en dosis bajas y a la luz del sol convivían con uno de esos talentos que se dan de década en década y que no solo acaban definiendo el cine, sino también el canon por el que se mide al hombre, más allá de sus apellidos.

# Opinión

# La nueva virilidad

# Lluis Fernández

En los años dorados de Hollywood, Josef von Sternberg aseveró: «Marlene Dietrich soy yo». Cary Grant fue más lejos: se inventó a sí mismo. Ambos tenían razón. Sternberg, porque hizo de la estrella alemana un mito, y Grant porque aprendió de Sternberg, cuando le cambió la raya del pelo de lado en «La Venus rubia» (1932), a inventarse como ideal: «Fingí ser alguien que deseaba ser, hasta que finalmente me convertí en esa persona. O él se convirtió en mí.»

En esta escisión residía la genialidad del arte interpretativo
de Cary Grant y su facilidad para
ser ese otro. Dejaba traslucir tras
su máscara de elegante seductor
romántico su lado más oculto y
oscuro. Esa parte que apenas
mantenía a raya y que Hitchcock
supo evidenciar en todas las películas que hicie-

Archie Leach fue

el playboy más

deseado de

Nueva York

Recogió los

papeles que

**Gary Cooper** 

rechazaba

ron juntos.

En «Sospecha»,
tras la elegante
apostura degalán,
Cary Grant dejaba
ver esa parte oscura. Pero tuvo
que cambiar el final, ante el enfado
del Estudio, y dejar en simple sospecha la maldad
del gigoló que in-

del gigoló que interpretaba Cary Grant.

Ese elegante gigoló formaba parte de su aprendizaje en sus años en Broadway, cuando alternaba trabajos esporádicos en el teatro con salidas de acompañante de mujeres ricas. Se anunciaban como «servicios sociales» a precios muy razonables. Eso le permitió aprender de la clase alta norteamericana su forma de hablar, su gestualidad y maneras sociales para cambiar su acento de Bristol e interpretar a un elegante caballero neoyorquino de la alta sociedad.

Por su apostura y su decorosa forma de comportarse con las damas que lo adquirían, Archie Leach se convirtió en el playboy más deseado de Nueva York. Cuando llegó a Hollywood, Mae West le echó el ojo: «Si sabe hablar me lo quedo». Con ella aprendió que debía dejar de ser un seductor para convertirse en

alguien deseado y difícilmente alcanzable.

Así se inventó Cary Grant, más allá de su nombre, su sonrisa traviesa, el hoyuelo en la barbilla y su apostura, sólo comparable con otro gigante de ascendencia británica, Gary Cooper, a quien sustituía en los papeles que éste rechazaba. Ambos fueron los galanes románticos más guapos de los años 30. Ambos compartieron estrellato con rutilantes estrellas, pero mientras que Cooper fue un amante voraz y deseado por sus prestaciones sexuales, Cary Grant nunca destacó por su sexualidad.

En sus años en Broadway estuvo liado con el diseñador Orry-Kelly, a quien dejó por el productor Reginald Hammerstein, por un contrato teatral de un año. Con ninguno de los dos amantes se mostraba muy recatado públicamente. Lo mismo que en Hollywood, cuando se enamoró de Randolph Scott, relación que

duró once años, fue reprendido por la Paramount por mostrar tan abiertamente su homosexualidad. En cuanto a su bisexualidad, él mismo admitió que le atraían las mujeres que su parecían a su madre. Con cuatro de ellas reprodujo las

discusiones interminables de sus padres.

Su imponente apostura le hizo uno delos hombre más deseados del mundo. Primero fue un galán de esmoquin. Luego, un actor dotado para la comedia disparatada, de diálogos veloces. Grant pasó de los dramas de Hitchcock, donde descubría sus dotes para interpretar con aparente sencillez a personajes tan elegantes como oscuros o malvados en «Sospecha» (1941) y «Encadenados» (1946), a galán romántico maduro en «Tú y yo» (1957) y en «Con la muerte en los talones» (1959). Él fue el máximo representante de una nueva masculinidad glamourosa, una combinación de dulce encanto y fría fachada con una sexualidad fluida. Un divertido granuja descubierto por las nuevas generaciones por su suave y amable virilidad.

48 Miércoles. 5 de junio de 2024 • LA RAZÓN

# Cultura



Ulises Fuente. MADRID

caban de publicar su séptimo disco, pero en el aire flota un tema de conversación más acuciante: Vetusta Morla lanzan «Figurantes» apenas unos meses antes de tomarse un parón durante un año, después de al menos cuatro seguidos sin descanso. Los madrileños lanzan un álbum de canciones que, esta vez, no van ligadas a un concepto y que ha terminado por convertirse en lo que ellos denominan «el más Vetusta de todos».

# ¿Es así?

Guille Galván: Nos lo han dicho algunos fans en una escucha que hicimos con ellos y claro, la pregunta era lógica: «¿Qué es ser Vetusta?». Porque nosotros mismos no lo sabemos. Supongo que cada uno tendrá en su cabeza algo, pero me atreveria a decir que lo nuclear tiene que ver con algo cercano a lo emocional. Porque estas son canciones que tienen mucha «patata», que siempre estamos con esa coña. El nivel de patata es alto, el patatómetro...(sellevalamano al pecho). Creo que cuando se habla de Vetusta es la capacidad de ser emocional y potente.

Jorge González: Es el disco de una banda tocando junta, buscando la emoción y sacando lo mejor de Vetusta Morla Músicos

# «Parar el grupo y alejarnos de la música es una declaración de intenciones»

Publican «Figurantes», su séptimo álbum antes de «desaparecer» hasta 2026

cada canción con libertad y con experimentación. Pero no hay un hilo conductor ni un concepto que ponga las reglas.

# No existe esa idea conceptual, pero sí que hay una temática que aparece en el disco, que es lo intangible de las relaciones humanas

G.G.: Eso es, habla de personas, de relaciones humanas, que es lo inasible. Lo bueno y lo malo sucede por problemas de comunicación, por el manejo de lo intangible. Tan-



Aunque dirijas tu propia carrera, sigues intuiciones, no sabes qué hay detrás de cada puerta» to que ni esto mismo lo hemos hablado. «Figurantes» tiene que ver con darle importancia lo que no viene e el titular, porque esos gestos sí que levantan catedrales. Eran canciones que podían ser un EP o temas sueltos, también nos parecían figurantes a nosotros, y se han acabado por convertir en protagonistas.

# En la portada del disco aparecen las fotos de sus seguidores.

G. G.: Son 1.800 fans de todo el mundo. El trabajo ha sido orientado a ellos y para ellos y, de hecho, el disco lo pusimos el día del concierto del WiZink, antes de que empezase, porque nos apetecia tener ese gesto con ellos, un regalo. Y algunos se dieron cuenta, pero muchos, no.

# ¿Quién es el figurante en un concierto, el público, la banda...?

G.G.: Yo diría que las canciones, porque son eso que no se ve y que hace que todo funcione.

# ¿Alguna vez se han sentido como figurantes de una industria voraz que funciona como una máquina?

G.G.: Casi a diario. Nos sentimos protagonistas en nuestro sello porque somos dueños de lo que hacemos y siempre hemos tratado de mantener ese punto de vista.

J. G.: Hay una frase que me encanta: «depende de la industria que quieras habitar».

-David García: Es que hay una industria que te establece la generación de contenidos, las cosas estipuladas que tienes que hacer para esto o lo otro, y nosotros lo cuestionamos, lo analizamos desde nuestra propia idiosincrasia.

# Enlacarta de «despedida» mencionaban un «nivel enfermizo» de intensidad. ¿Hasta qué puntose han autoimpuesto demasiado?

G. G.: Cuando estás en una dinámica de discos y gira y presentaciones lo que te agota es la toma de decisiones constantes. Cuando eres una banda grande, haces un estadio grande como el Wanda o una gira internacional, hay ciertas cosas que vas cargando y que, aunque estés llevando tu carrera como has decidido llevarla, hay decisiones que se te escapan y no eres capaz de asimilar ni de procesar. Y esas cosas son las que van haciendo un sedimento que cada vez es más grande y te das cuenta de que no te quieres desprender de tocar música con tus amigos, de hacer nuevas canciones, al contrario.

# Ahí entran los intangibles, de nuevo.

G. G.: Nosotros vivimos 24 horas al día pegados a la respuesta de las redes o de los compromisos como banda, pero eso le pasa a todo el mundo: hay quien tiene que atender el móvil por un asunto, un informe, cualquier cosa. Parte de la reflexión era alejarse de eso y sabemos que somos privilegiados de desconectar un año para ordenar tu casa, tu oficina, para formarte como músico sin dar explicaciones al exterior todo el rato. Nosotros hemos diseñado una carrera acorde a lo que íbamos queriendo, pero muchas veces teguías por intuiciones, no sabes qué hay detrás de cada puerta.

# ¿Hay que saber decir «hasta aquí»?

G. G.: Vetusta Morla podría estar de gira diez años seguidos, pero hay un punto en que piensas en que quieres una carrera larga y estar bien como personas. Y eso hay que hacer que pase, combinar lo económico y lo personal. Yo me siento muy orgulloso de eso. Es una declaración de intenciones de nosotros como personas. En la carta de despedida decíamos que parábamos para poner lavadoras y esa frase nos la van a recordar mucho más de lo que nos imaginábamos. Yo no he hecho planes y me gustaría no hacerlos, porque entonces estamos igual. Me gustaría tener tiempo para descubrir.

LA RAZÓN • Miércoles. 5 de junio de 2024

## Gonzalo Alonso

La cadena de festivales musicales en verano es inmensamente larga. Cada vez hay ciudades y hasta pueblos que se apuntan a crear el propio. Sin embargo, los clásicos siguen siendo los clásicos: Verona, Munich, Salzburgo, Bayreuth, Aix-on-Provence, Pésaro, Lucerna, etc. sin olvidar a los nuestros como Granada, Santander, la Quincena, la Schubertiada...

El pistoletazo de salida lo dará Verona el 8 de junio. Popular e italianísimo, data de 1913 -con motivo de conmemorarse aquel año el I centenario del nacimiento de Verdi- y se desarrolla en el monumental anfiteatro romano de esta ciudad véneta, ante un inmenso aforo de 14.000 espectadores. Jonas Kaufmann, Pretty Yende y Aigul Akhmetshina, se encuentran entre sus protagonistas. Abrirá con Turandot, en homenaje del centenario de la muerte de su compositor, Puccini, con el montaje de Franco Zeffirelli (8, 15, 22 y 29 de junio). Como continuación del homenaje al compositor, se repondrá «Tosca», con Anna Netrebko junto a Luca Salsi, y bajo la dirección escénica de Hugo de Ana (2, 9 y 16 de agosto). A «La Bohème» se le dedicará un proyecto especial los días 19 y 27 de julio, tras 13 años sin subir al escenario de la Arena.

## Netrebko en «Tosca»

La citada «Turandot» contará con Ekaterina Semenchuk, Yeajin Jeon, Anna Pirozzi y Olga Maslova en el papel protagonista, acompañadas de Piero Giuliacci, Yusif Eyvazov, Angelo Villari y Gregory Kunde. «La bohème», con Juliana Grigoryan, Eleonora Bellocci, Vittorio Grigòlo, Luca Micheletti, Fabio Previati y Alexander Vinogradov. «Tosca» será protagonizada por Anna Netrebko, con Luca Salsi, Yusif Eyvazov, Jonas Kaufmann y Ludovic Tézier. «Aida», de Verdi, se ofrecerá en dos producciones diferentes. Entre el 14 de junio y el 1 de agosto tendrán lugar diez representaciones con la propuesta escénica que abrió el centenario del festival el año pasado, firmada por Stefano Poda. El 10 de agosto, 111 años después de la primera representación de «Aida», subirá al escenario una recreación de la producción del estreno en 1913, con dirección escénica de Gianfranco de Bosio En Solfa

# Verona y Múnich: lo que no hay que perderse

Arrancan en estas ciudades los grandes festivales de ópera del verano: echamos un vistazo al programa



Una escena de «Turandot» en el marco del Festival de Ópera de la Arena de Verona

(10, 18, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre). En sus diferentes repartos figuran con Simon Lim, Maharram Huseynov, Giorgi Manoshvili, Ekaterina Semenchuk, Maria José Siri, Elena Stikhina, Anna Pirozzi, Piotr Beczała, Ivan Magrì y Gregory Kunde.

A estas óperas se le sumará «El barbero de Sevilla», de Rossini, con montaje de Hugo de Ana (21 y 27 de junio, 6 y 12 de julio, 24 y 31 de agosto y 6 de septiembre); y «Carmen» de Bizet, con **Aigul Akhmetshina** encabezando el reparto, y Zeffirelli firmando la producción. El festival se completa con dos espectáculos de danza a cargo de **Roberto Bolle** and Friends los días 23 y 24 de agosto, la Novena de Beethoven el 11 de agosto y la gala Noche Española de Plácido Domingo el 21.

Entre el 28 de junio y el 31 de julio, el Festival de Ópera de Múnich reúne, en el escenario de la Bayerische Staatsoper, producciones de estreno de **Ligetiy Debussy**, óperas de **Wagner y Puccini**, y la reposición de las nuevas producciones de esta temporada.

No estamos ante un festival al uso, ni por duración ni por repertorio. Se mantiene durante todo julio y la programación aporta poca

novedad en títulos, porque más bien se trata de ofrecer una selección de las producciones en cartel con repartos aún más esmerados, que pueden llegar a la espectacularidad. Tieneunnivel de calidady varied ad muy superior al resto. Ningún otro certamen puede igualar lavariedad detítulos de Munichyson muchos, cada año más, los españoles que acuden a él. Tradición, continuidad y un repertorio impresionante son los sólidos pilares que sustentan a la Bayerische Staatsoper. La ópera se asentó en Munich en 1653 y su desarrollo socio-histórico y musical ha continuado desde entonces de una manera inigualable en el mundo. La Bayerische Staatsoper, edificado en 1818 con estilo neoclásico y con 2.100 asientos, ofrece más de 400 representaciones al año, a las que asisten 600.000 personas. Cada temporada se ofrecen más de 30 óperas, junto con ballets, conciertos y recitales.

# De la Ópera de Dallas

«Le grand macabre», de Ligeti, inaugurará el Festival de Ópera de Múnich. Con representaciones los días 28 de junio, 1, 4 y 7 de julio, la ópera contemporánea tomará el escenario de la Bayerische Staatsoper bajo la dirección escénica de Krzysztof Warlikowski. Kent Nagano estará a cargo de la dirección musical, con un elenco encabezado por Erin Morley, Sarah Aristidou, Brindley Sherratt y Michael Nagy. El festival presenta también su nueva producción de «Pelléas et Mélisande» de Debussy, en colaboración con la Ópera de Dallas. Con un reparto protagonizado por Christian Gerhaher, Franz-Jozef Selig, Sophie Koch y Sabina Devieilhe, la dirección de escena recaerá en manos de Jetske Mijnssen, y Hannu Lintu dirigirá a la orquesta titular del teatro. La ópera del compositor francés subirá al escenario los días 9, 11, 14, 17y22 de julio. El festival también reúne óperas ya representadas esta temporada, con especial atención a la obra de Wagner y Puccini. Así «Tannhäuser» y «Parsifal» del alemán o «La fanciulla del Westy Tosca» del italiano esta última ofreciéndose como reposición de su nueva producción, que se estrenó el 20 de mayo. Numerosos conciertos de cámara y recitales de canciones completan el programa. También se estrenarán ballets contemporáneos de coreógrafos de la generación más joven y Angelin Preljocaj.



# **Toros**



Damián Castaño fue cogido al entrar a matar

davía y la espada se le atravesó de mala manera.

Saludó Ruiz con el cuarto para no ponérselo en absoluto fácil a Fernando Robleño en la muleta el de José Escolar. Entre que se quedaba corto y reponía estar delante era todo un desafío, pero con sosería. Con esos mimbres logró Robleño sacar unos naturales sorprendentes, de profundos, largos y plenos. Una maravilla, aunque fuera un oasis y con escasa transmisión.

Alberto Sandoval lo bordó en la última vara al segundo, que fue emocionante por cómo lo cogió (no por pelea de bravo). Y se le valoró. Damián Castaño se puso a torear sin ninguna probatura en la verticalidad y relajado. Apuró sus embestidas como si fueran buenas, a pesar de que el animal se quedó corto enseguida y fue a menos. Muy solvente Castaño. Se fue derecho con la espada y se quedó entre los pitones. Un milagro que saliera indemne de ahí.

Pasó un calvario la cuadrilla para poner palos al quinto, y normal. El toro no hacía nada bueno. Damián desafío al toro, que era agresivo por hechuras pero sobre todo por comportamiento, sin pensar en nada, convencido y sincero. Muy impresionante. Tan sólido que logró lo que parecía imposible: imponerse a un toro que pesaba una barbaridad. No se veía por ningún lado y lo hizo pasar. Jugándose la vida sin trampa ni cartón. Un titán.

Impresionó la firmeza de Gómez del Pilar, también la poca duración del tercero, que se orientó en la segunda tanda, complicándose. No se desanimó el torero, que le buscó las vueltas de una y otra manera y al natural le sacó pasajes de brillantez y tremendo mérito. Eso sí, sonó otro aviso antes de entrar a matar.

Orientado, mirón, midiendo, así llegó el sexto a la muleta de Gómez del Pilar. Vamos que no había por dónde meterlo mano y para remate un pedazo toro. Si por el derecho era difícil, ni medio tenía por el zurdo. Así que al torero no le quedó otra que abreviar.

Fue corrida dura, difícil para los toreros y poco agradecida, porque le faltó la emoción de este encaste que hiciera que los esfuerzos tuvieran resultados más potentes.

Patricia Navarro. MADRID

os reponíamos del

susto de Isaac Fonseca y esa tremenda cornada en la espalda cuando comenzaba nada menos que la corrida de José Escolar, que no es cualquier cosa. Ni cualquier día. El calor apretaba con esa misma densidad que daba la sensación de ver salir ese toro (y los pensamientos, que son tan determinantes). Casi nada funciona igual en estas tardes. Fernando Robleño se las vio con «Madrileño». De madrileño a «Madrileño». Curtido torero en todo tipo de avatares. Impresionó cómo se relajó desde el principio por la derecha viéndolo claro, y no era fácil. El toro salía con la cara alta, reponía y al natural sabía lo que se quedaba por detrás. La faena fue de trabajera, de interés, de no volver la cara, de buscar siempre aunque no fuera fácil. Intensidad. Y logró momento de mucho fulgor en tiempos difíciles, que estar ahí era lanzar una moneda al aire en cada muletazo sabiendo el precio. Sonó una aviso toreando toA la corrida, que tuvo peligro, le faltó transmisión; destacada actuación de Robleño y Gómez de Pilar en Las Ventas

# Castaño, descomunal poder con un **Escolar** peligroso

la Feria de San Isidro. Se lidiaron toros de José Escolar. El 1º, de buen pitón diestro pero poca duración; 2º, noble, de corta arrancada y a menos; 3º, orientado; 4º, muy complicado por el derecho; 5º, complicadísimo; 6º, malo. Dos tercios.

Fernando Robleño, de mostaza y oro, aviso, pinchazo, estocada, nueve descabellos, segundo aviso (ovación); pinchazo, casi

LAS VENTAS (MADRID). 22ª de

Damián Castaño, de malva y oro, estocada (saludos); estocada, descabello (saludos)

Gómez del Pilar, de gris claro y oro, aviso, estocada baja (saludos); estocada (silencio).

entero (silencio).



Pase de pecho de Fernando Robleño



Organizan:



hm hospitales

Participan:







Colaboran:













# **Egos**

Miembros de la realeza británica y aristócratas acudirán a la catedral de Chester el próximo 7 de junio

# Todo listo para la boda del duque de Westminster

Elena Barrios. MADRID

omienza la cuenta atrás para la boda de Hugh Grosvenor, duque de Westminster, yOlivia Henson. Será el evento social más importante del verano. A medida que se acerca el gran día, el 7 de junio, la lista de invitados reales ya está causando sorpresa entre los comentaristas, sobre todo por la posición del duque en el centro de la conflictiva relación de la familia real británica. Según «The Times», el príncipe William actuará como acomodador en la boda de Westminster, que se celebrará en la catedral de Chester. Un papel que representa un gran honor y que conlleva mucha responsabilidad. Sin embargo, el heredero al trono no coincidirá en la boda con su hermano, el príncipe Harry. El du-

que de Sussex se perderá las nupcias, a pesar de que Grosvenor es el padrino del primogénito de Harry y Meghan Markle, el príncipe Archie.

Fuentes cerca-

nas al menor de los hijos de Carlos
III y la fallecida Diana de Gales
sugieren que rechazó la invitación
por celos, ya que según el «Mail»,
Harry considera que él es más
amigo de Grosvenor de lo que es
su hermano y se sintió «molesto»
al saber que será finalmente
William quien reciba a los invitados en la puerta del templo.

La asistencia del duque de Sussex a la boda ha sido fuente de especulaciones durante meses y se llegó incluso a afirmar que Harry ni siquiera había recibido la invitación. A finales del año pasado, «The Times» reveló que Grosvenor decidió no invitar a su amigo cercano debido a la preocupación de que la presencia de Harry y Meghan «eclipsara» el día más importante de su vida. «Es increíblemente triste haber llegado a esto», dijo al periódico un amigo de William y Harry. «Hugh es uno de los pocos amigos cercanos de William y Harry que ha mantenido fuertes vínculos y una línea de comunicación con ambos. Desearía que pudieran juntarse y arreglar las cosas, pero se da cuenta de que es poco probable que eso suceda antes de la boda. Quería evitar que nada eclipsara la opinión, especialmente para Olivia, y no quiere ninguna incomodidad».

## **Amistad familiar**

Grosvenor no

invitó al duque de

Sussex por temor

a que él y Meghan

eclipsaran el día

La amistad de ambas familias se remonta a varias generaciones. Carlos III es el padrino de Grosvenor y compartió un estrecho vínculo con su padre, el fallecido Gerald Grosvenor. La relación era tan estrecha que el entonces príncipe de Gales le pidió a Gerald Grosvenor que actuara como mentor de

> El vínculo se mantuvo durante muchos años hasta el punto de que el heredero le pidió a Hugh que fuera el padrino del príncipe George y Harry hizo lo

William.

mismo después tras el nacimiento de su primer hijo. Según la prensa británica, el príncipe George acompañará a su padre en la ceremonia de Hugh y Olivia y desempeñará un papel clave junto a su padre. El duque de Westminster asistió a las bodas de ambos hermanos, a la boda de Williamy Kate en 2010 y a la de Harry y Meghan en 2018. Ni el duque de Sussex ni la duquesa estarán el próximo viernes en Chester.

Por suparte, la novia Olivia Henson, de 30 años, conoció al duque a través de amigos hace dos años. No tardó en pedirle matrimonio, en Eaton Hall en Cheshire. Es gerente de cuentas senior en Belazu, una empresa respetuosa con el medio ambiente que importa ingredientes de alta calidad de toda Asistirán



Príncipe William



Príncipe George

# No asistirán



Carlos III



Príncipe Harry



Reina Camila



Meghan Markle



Hugh Grosvenor y Olivia Henson, el día en el que anunciaron su compromiso matrimonial

# Los otros grandes ausentes en el enlace

El príncipe William y su primogénito,
George, serán los únicos royal que asistirán a
la boda de Grosvenor. El rey Carlos III,
padrino del duque de Westminster no podrá
asistir, al igual que tampoco lo hará, su
esposa, la reina Camila. Aunque no ha salido
a la luz pública los motivos de su ausencia, es
posible que el tratamiento de cáncer al que
todavía se está sometiendo el soberano sea
la causa. Tampoco la princesa de Gales

acompañará a su esposo y su hijo en el enlace de Grosvenor y Henson. Kate Middleton continúa alejada del foco mediático tras el anuncio de que padece cáncer, una enfermedad que le diagnosticaron tras la cirugía abdominal a la que fue sometida hace unos meses. Desde su última aparición pública dando su diagnóstico no se ha vuelto a ver a la princesa, que ha preferido la recuperación en la intimidad junto a sus tres hijos.

Europa, y tras su boda con Hugh Grosvenor se convertirá en duquesa de Westminster.

El duque recibió su título (y la fortuna familiar) cuando solo tenía 25 años. Esto siguió a la inesperada muerte de su padre, el sexto duque, en 2016. El duque se benefició de la costumbre de primogenitura, lo que significa que ganó prioridad sobre sus hermanas mayores porque era el heredero varón. Esas hermanas son Lady Tamara, casada con Edward van Cutsem, amigo cercano del príncipe William; y Lady Edwina, activista por la reforma penitenciaria y casada con Dan Snow.



Imanol Arias y Ana Duato, ayer, entre el resto de acusados en la primera sesión del juicio en la Audiencia Nacional x.com/byncontelegiam

Ricardo Coarasa. MADRID

ljuicio del «caso Nummaria» -que sienta en el banquillo a Imanol Arias y Ana Duato por fraude fiscal, al haber ocultado supuestamente parte de sus ingresos obtenidos por su trabajo en la serie «Cuéntame cómo pasó», arrancó ayer en la Audiencia Nacional. La jornada empezó con el anuncio del fiscal Anticorrupción Tomás Herranz de la incorporación in extremis al procedimiento de un informe sobre las cuotas defraudadas por la actriz, para quien solicita una condena de 32 años de prisión por siete delitos tributarios. Duato se negó a llegar a un acuerdo de conformidad con las acusaciones, a diferencia de lo que hizo -como adelantó LA RAZÓN-Imanol Arias, que ha admitido el fraude fiscal cometido entre 2010 y 2014 (en otros dos ejercicios fiscales se le ha retirado la acusación) a cambio de una pena inferior a dos años que evita su ingreso en prisión. El protagonista de la célebre serie de Televisión Española, como su compañera de reparto, ya se ha puesto al día con la Agencia Tributaria. Además, otra parte de ese acuerdo ya se ha cumplido, pues tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han retirado la acusación respecto

# Ana Duato rechaza un pacto y **se juega** una pena de cárcel

La actriz se niega a llegar a un acuerdo de conformidad. La Fiscalía solicita para la actriz 32 años de prisión por fraude fiscal Reen147

a su hermana, Ana Isabel Arias, que ya pudo abandonar la sala.

En su inicial turno de palabra, el representante de Anticorrupción informó al tribunal de que el lunes se incorporó al procedimiento «un informe de auxilio judicial sobre las cuotas defraudadas» por Ana Duato, que fue solicitado a raíz de las alegaciones de su escrito de defensa. El alcance para la situación procesal de Ana Duato está aún por determinar, pues las partes no han tenido aún acceso al mismo, aunque en su intervención el fiscal aludió a ciertos problemas informáticos en el volcado del contenido. La defensa de Ana Duato confía en que la Fiscalía termine retirando la acusación por cuatro de los siete delitos fiscales que le imputa (por el supuesto fraude fiscal en el IRPF de 2014

a 2017 al no tributar 41 capítulos de la serie), dado que la Agencia Tributaria, tras recalcular esas cuotas defraudadas, considera que no superan los 120.000 euros anuales que determinan la existencia de delito fiscal.

Reenta

La presidenta del tribunal ha eximido a la treintena de acusados de acudir diariamente al juicio, salvo en la jornada que les corresponda declarar y, en la última sesión, para el turno de última palabra. El abogado de Imanol Arias,

Imanol Arias se muestra «contento» y «tranquilo» tras cerrar un pacto con Anticorrupción por su parte, solicitó que su declaración se adelante «lo máximo posible» porque «es actor y tiene funciones en el extranjero, concretamente en Argentina».

Al concluir la primera sesión del juicio, el actor se mostró «contento» con el acuerdo con la Fiscalía «porque al menos queda claro el asunto y así me olvido de tener 28 años de cárcel», que según explicó «se queda en uno y todo lo demás se retira porque no existe». «Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel, de verdad», insistió el actor, que dijo sentirse «muy tranquilo», informa Ep.

En el turno de cuestiones previas, el abogado del supuesto «cerebro» de la trama defraudatoria, Fernando Peña -que se enfrenta a una petición de condena de casi 300 años de prisión, pues la Fiscalía le sitúa al frente de una organización criminal-solicitó la nulidad de las actuaciones por lo que considera una vulneración de los derechos fundamentales de su cliente, a quien según afirmó se ha conculcado su derecho de acceso al procedimiento y a proponer prueba.

Entre los acusados de este mediático caso también se encuentra el empresario Miguel Ángel Bernardeau, marido de Ana Duato, para quien el fiscal Tomás Herranz pide 18 años de prisión por cuatro delitos fiscales, aunque Hacienda ya no ve delito en tres de esos ejercicios (2012, 2013 y 2014).

Diario de un viejo que le grita al televisor

# Le robó la mano a Maradona

# Jesús Amilibia

Está encantado el presi con que Milei llame zurdos a las izquierdas. Ha dicho en un mitin: «Con esta mano izquierda (la suya, claro) hemos construido el Estado de Bienestar, y con esta mano y con mucha mano izquierda hemos conseguido 140.000 millones de euros para reindustrializar nuestra economía, para crecer y crear empleo. Con esta mano estamos luchando por un mundo en paz en Ucrania y Palestina». Ah, lo que un zurdo puede hacer con su mano izquierda. Un zurdo divino. Un zurdo apolíneo que sin duda ya se ha hecho (era su sueño) con la mano incorrupta de Santa Teresa que tenía Franco en su dormitorio: creía que le daba buena suerte. Un zurdo que nunca explicará el truco de prestidigitador por el que gran parte de los millones de la Unión Europea no se sabe adónde han ido a parar.

Los analistas de la cosa se hacen preguntas: Si todo lo hace con la zurda, ¿podría decirse que su onanismo político empieza a ser marxista? ¿Los 140.000 millones se reparten a manos zurdas llenas? ¿La zurda no hace nada bajo mano? ¿Teme que a la Bego la pillen con las manos zurdas en la masa? ¿Con Puchi hace o ha hecho manitas con la zurda o con la diestra? ¿Sólo pone su zurda mano en el fuego por Él mismo? ¿Teme que el hacha de aizkolari de Koldo García le corte algún dedito de su zurda? ¿La mano negra que ve en la ultraderecha se parece a su ultrazurda? ¿Le atizará un zurdazo a la Yoli por decir que España no va como un cohete?

Es la suya la izquierda divina, la «gauche divine» que decíamos en Bocaccio. Le ha robado la mano de Dios a Diego Maradona. Mientras, el personal no adicto se lleva las manos, también las zurdas, a la cabeza.



# Objetos universales

# Para quitarse (o ponerse) el sombrero

Marisa Bueno. MADRID

l sombrero ha sido desde su origen una expresión de identidad, puede que se usaran en origen para protegerse del sol o de las inclemencias del tiempo, pero en Grecia, cubrirse la cabeza adquirió un significado especial. El gorro frigio se utilizó para identificar a los libertos y mostrar su capacidad jurídica, es decir, para desvelar a los hombres que habían sido esclavos pero que consiguieron la libertad. El mismo uso tuvo en Roma, denominándose pileus, un capuchón de felpa que era entregado a los esclavos en el acto de manumisión, donde se les otorgaba la libertad personal y la ciudadanía. Algunas monedas del emperador Antonino Pío, acuñadas en 45 a. C., representan a la Libertad con este gorro en la mano derecha. Después del asesinato de Julio César en 44 a.C, orquestado por Marco Junio Bruto, se acuñaron denarios de plata conmemorativos con el rostro de Bruto en el anverso y el pileus en el reverso como icono de la liberación del poder de César. Aunque esta revuelta tratase de recuperar el poder de los optimates, los estratos sociales más altos de Roma y con mayor poder, este gorro se asoció en el siglo XVIII con la soberanía del pueblo frente al Antiguo Régimen durante la Revolución Francesa. En realidad, Francia no fue el único sitio donde el gorro frigio se usó como alegoría de libertad, también en Estados Unidos, y en los países latinoamericanos durante sus procesos de independencia de las potencias europeas incluían en sus escudos, como el de Argentina en 1813 o el de Bolivia en 1826, un gorro frigio. Pero no fue este el En origen, hacerlo
era un signo de identidad.
Prohibir determinados
sombreros provocó
revoluciones, para convertirse
durante el siglo XX en un
toque de distinción

único sombrero romano cuyo significado cambió con el tiempo, el cucullus era una especie de capucha que se utilizaba sobre todo en ceremonias religiosas y en los viajes a las tierras del norte para cubrirse del frío. Con la llegada del cristianismo a Roma, el cucullus comenzó a ser utilizado casi universalmente por los religiosos cristianos, y de allí viene el dicho popular «cucullus non facit monachum», que en español significa que «el hábito no hace al monje». Otra de las prendas para la cabeza traídas desde la cultura griega fue el petasus, un gorro de origen tesalónico asociado con Hermes y que fue popular entre el público de los teatros romanos debido a la influencia reinante de la cultura griega en ellos.

La palabra sombrero aparece por primera vez en romance en el «Poema de Mio Cid» (circa 1140), en un pasaje donde el objeto se usa para coger agua en su copa. Tanto la moda como la función determinan la evolución de los sombreros; en el siglo XII, una copa y un ala que se ata bajo la barbilla, mientras que en el XIII y XIV se ponen de moda los acampanados representados en las «Cantigas de Santa María» de Alfonso

X el Sabio para hombres y mujeres del campo o para usar en los viajes. En la Baja Edad Media los tocados y enormes sombreros eran construidos con alambres y telas con el fin de cubrir el cabello de las mujeres y con materiales más simples para los hombres, que los utilizaban para protegerse del sol. A partir del XVI los de copa plana y ala ancha eran los más frecuentes, modificándose la dimensión del ala.

## Signo de identidad

En 1766, Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, secretario de Hacienda de Carlos III, decretó la prohibición de llevar sombreros de ala ancha y capas vaporosas que permitiesen ocultar armas, una norma sobre vestimenta que tras hambrunas y subidas de impuestos colmó el vaso de la población de Madrid, que se sublevó y cercó el Palacio Real. Los sublevados exigían la dimisión de Esquilache, la bajada de impuestos y del precio del pan, y por supuesto seguir utilizando sus sombreros, peticiones que les concede el rey tras su huida a Aranjuez y sopesar la situación. Pero no fue esta la única revolución ocasionada por los sombreros, en 1925 se aprobó en Turquía una norma durante el gobierno de Attaturk que obligaba al uso de los occidentales en los lugares públicos evitando el sombrero tipo fez que había sido impuesto en 1829 por el sultán otomano Mahmud II. En el siglo XX el sombrero se convierte en un signo de identidad y de distinción, todo el mundo lo usaba, hombres y mujeres, tanto en Europa como en Estados Unidos. Recordemos el bombín de Charles Chaplin interpretando a su clásico Charlot o los sombreros que aparecían en los carteles de búsqueda de los forajidos como Billy el

> Niño o Wood Cassidy. Intelectuales y escritores dedicados a la creación estética hicieron del sombrero su marca personal, como Oscar Wilde, Walt Whitman, Toulousse Lautrec, Truman Capote o James Joyce, aunque no llevarlo, como en el caso de Simone Weil, fue a su modo una forma de protesta social. John Fitzgerald Kennedy era el primer presidente norteamericano que prescindió del sombrero en su imagen pública. No lo utilizó en la ceremonia de investidura, asestándole así un golpe mortal como símbolo del poder y de la respetabilidad, un símbolo que se había mantenido durante muchos siglos. En el XXI ya no hay motines de capas y sombreros, los años 60 del XX encerraron a los sombreros en los armarios, pero incluso en nuestros días nostálgicos y poetas siguen usándolos como si fuesen seres de otro mundo.



En «El gran siglo», pintado por Magritte en 1954, la figura porta un enigmático bombín

FOTOS: EFE Y REAL MADRID

▶ Con 14 años, Zidane lo llevó a hacer una prueba a Valdebebas. Su llegada al Madrid, con 25, solo es comparable a la de Cristiano

# De Kylian a Mbappé

José Manuel Martín. MADRID

n diciembre de 2012 visitó la Ciudad Deportiva de Valdebebas un niño bajito y delgadito que iba a hacer una prueba con el cadete B del Real Madrid. En la ficha de aquel partidillo aparece como Kylian, de extremo derecho, en la alineación titular, mientras en el banquillo esperaba otro niño, Achraf Hakimi, que ahora es uno de sus mejores amigos y de los primeros que le envió un mensaje en redes sociales cuando era inminente el anuncio de su fichaje por el Real Madrid. A aquel Mbappé de 14 años lo invitó Zinedine Zidane, que entonces trabajaba en la cantera del Real Madridy, tiempo después, cuando ya era técnico del primer equipo, le preguntaron por aquel fin de semana. «Estuvo casi firmado por el Real Madrid,

pero al final se fue al Mónaco. Yo no puedo hablar de eso. Sí puedo decir que es un gran jugador y lo que está haciendo con su edad es fantástico, pero nada más», explicaba

Zizou, confirmando que el chico estuvo muy cerca de unirse ya en ese momento al Real Madrid. Era demasiado pequeño y su familia prefirió que siguiese en Francia y el resto... es historia. Aquel Kylian de 14 años ahora es Mbappé, una estrella mundial, que acaba de anunciar su fichaje por el Real Madrid y el terremoto que ha provocado ha subido mucho en la escala Richter.

Es seguramente el jugador más mediático del momento y algunos ya apuntan a que su impacto comercial en el club va a estar a la altura de Cristiano Ronaldo. De momento, le espera una presentación con el Bernabéu lleno, como sucedió con CR7 o Benzema. Será después de la Eurocopa, una vez que haya terminado su

contrato con el París Saint Germain y su compromiso como capitán de los «Bleus». De hecho ayer, en la rueda de prensa previa al amistoso de los de Deschamps ante Luxemburgo, no quiso contestar a preguntas sobre su futuro más allá del discurso previo en el que confirmó que estaba emocionado por ser nuevo jugador del Real Madrid. «Agradezco a todos los que han trabajado en esta operación tan compleja, sobre todo a Florentino Pérez. Es un gran placer, un sueño que se realiza. Estoy muy emocionado. Estoy muy orgulloso de poder llegar al club con el que siempre he soñado», dijo el delantero con una sonrisa de felicidad que se le escapaba. «Estoy liberado y aliviado», añadía sobre cómo se sentía después de que terminase un culebrón que le había llevado varias veces a estar muy cerca del Real Madrid.

Al final, tuvo que ser el 3 de junio de 2024, justo dos días después de

«Estoy orgulloso

y aliviado por

llegar al club de

mis sueños», dijo

ayer en Metz

que su nuevo equipo ganase la decimoquinta Liga de Campeones, cuando se anunció el acuerdo por el que se compromete cinco años con el equipo del que

era fan de niño. Aquel día que estuvo de visita en Valdebebas conoció en persona a Cristiano y utilizó sus fotos con él y vestido de blanco para acompañar al tuit en el que confirmaba su fichaje. Cuentan que su habitación estaba llena de pósters de CR7 y ahora es muyprobable que herede el número «9», que lució el portugués en sus primeras temporadas en Chamartín. Tuvo que esperar a que se retirara Raúl para ponerse el siete y algo parecido va a suceder ahora con Mbappé.

El «9» está libre desde que se marchó Benzema, nadie lo ha llevado esta temporada en el vestuario de Ancelotti, y va a ser el que se ponga Kylian para su presentación. El «10» lo tiene Modric, que ha confirmado que sigue un año

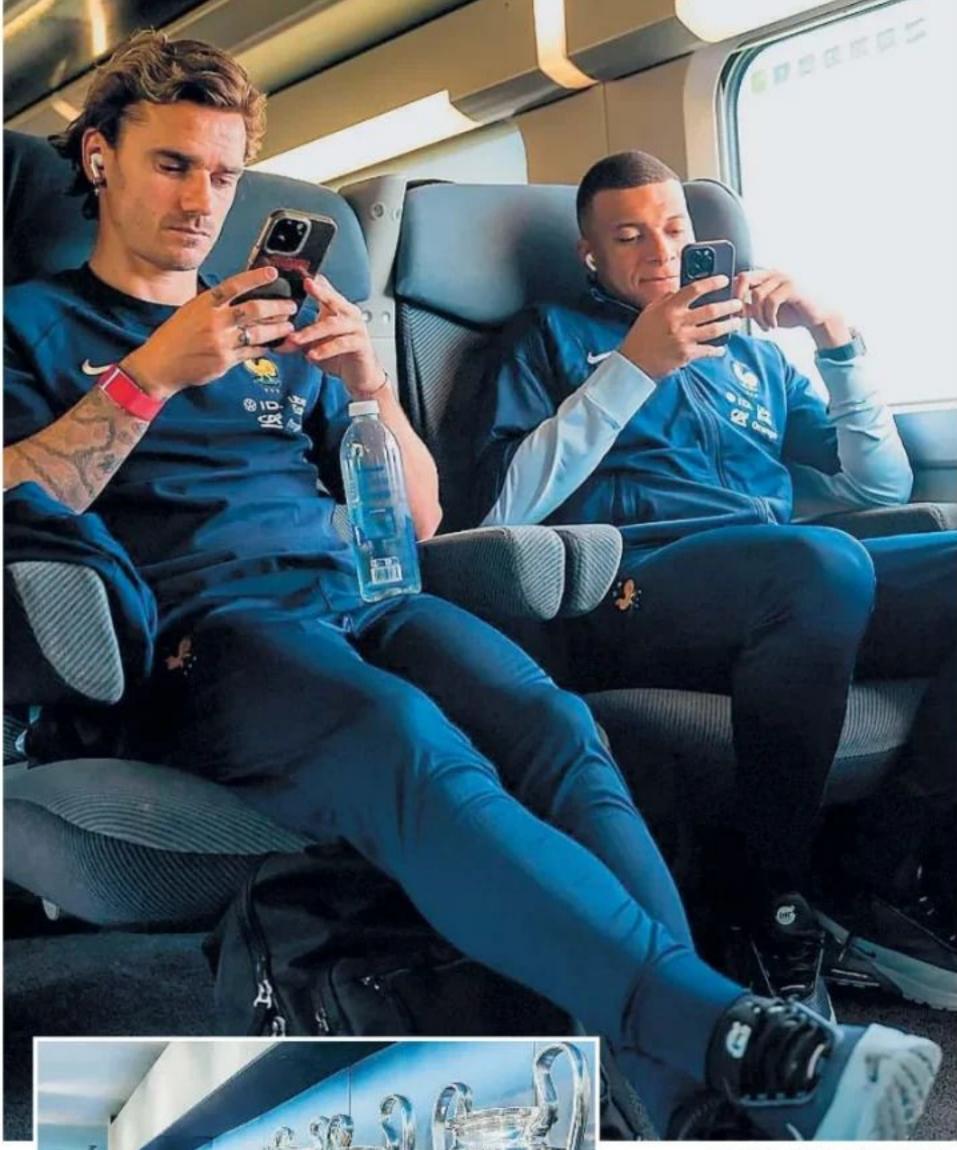

Mbappé, junto a Griezmann, en el tren que llevó ayer a la selección francesa a Metz

# Florentino coloca la Decimoquinta

PSiguiendo con la tradición, Florentino Pérez colocó la decimoquinta Copa de Europa del Real Madrid en la sala de juntas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Ya está la conquista de Wembley ante el Borussia Dortmund en el centro de la vitrina junto a las otras catorce «orejonas», un acto que cierra los

festejos de la sexta Liga de Campeones en diez años para el Real Madrid. El domingo, los campeones fueron a la Almudena, al Ayuntamiento y a la Comunidad, para después visitar Cibeles y el Santiago Bernabéu. Faltaba la colocación de la última Copa de Europa, que ya está en su sitio. más, así que tendrá que esperar para ponerse ese número.

En función del camino de Francia en la Eurocopa se programará su presentación en el Bernabéu y después de unos días de vacaciones se pondrá a las órdenes de Ancelotti. El 15 de julio arrancan oficialmente los entrenamientos del Real Madrid, y ese día no estará Mbappé. Los blancos tienen previstos tres amistosos en su gira por Estados Unidos: el 31 de julio frente al AC Milan en Chicago; el 3 de agosto ante el Barcelona en Nueva Jersey y el 6 frente al Chelsea en Charlotte. Si Mbappé no llega a tiempo a ninguno de esos, su debut será en la Supercopa de Europa ante la Atalanta. Ese 14 de agosto en Varsovia puede estrenarse con su primer título.

# De la Fuente continúa

La Federación
Española anuncia
la renovación de
su contrato, que
acababa el
30 de junio

## Domingo García. MADRID

Luis de la Fuente seguirá siendo seleccionador español dos años más. Continuará en el banquillo hasta el Mundial de 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, aunque la Federación no concreta el periodo de la renovación en el comunicado con el que anunció la continuidad del técnico de la Roja.

«Estamos felices. Es algo que nosotros ya sabíamos que se anunciaría en el momento oportuno. Llevamos dos días trabajando, ahora empezamos a competir y es el momento oportuno», decía en la conferencia de prensa previa al primer amistoso de preparación para la Eurocopa, que se disputa hoy en Badajoz contra Andorra. «Estamos muy contentos. Lo afronto con la responsabilidad con la que lo he afrontado desde el primer día, con total normalidad y sabiendo lo que tengo entre manos», añadía.

De la Fuente llegó al banquillo de la Roja después del fracaso en el Mundial de Qatar, en el que la selección de Luis Enrique quedó eliminada en octavos por Marruecos enlos penaltis. «Yo estaba tranquilo, tenía la conciencia muy tranquila, estamos haciendo muy buen trabajo y me gustaría que sigamos centrados en fútbol, fútbol y más fútbol y en lo que nosotros controlamos, que es el trabajo en el campo, los resultados, los rivales y nuestro equipo. Lo demás no me inquieta», dice.



Estamos felices, es algo que nosotros ya sabíamos que se anunciaría en el momento oportuno»

«El día que di la lista tenía claro quiénes eran los 26 jugadores, pero vamos a ver»

Luis de la Fuente

El seleccionador, que terminaba contrato el día 30 de este mes, hace tiempo que había alcanzado un acuerdo con el presidente de la Federación, Pedro Rocha, para su renovación y la de todo su cuerpo técnico. Pero la inestabilidad institucional había impedido que se materializara hasta ahora.

Su primer partido después de la renovación será también una prueba para elegir a los 26 jugadores que representarán a España en la Eurocopa. Hay 29 convocados y tendrá que descartar a tres. «El día que di la lista yo tenía claro quiénes era los 26 jugadores, pero vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Si no hay contratiempos y no sucede nada seguiré convencido con mi idea, pero los jugadores no lo saben», explica. «Pensarán que están dentro de la lista, hay mucha competencia y están trabajando de una manera muy profesional», advierte.

No considera el seleccionador

que esa incertidumbre pueda ser algo negativo para la selección. «Hay un ambiente excepcional, un grupo unido, un ambiente sensacional. No veo nerviosismo, veo competencia, ilusión, ganas de ser los mejores, independientemente de que supieran si iban o no iban. Para mí son los mejores y lo están demostrando. Para el que esté será bonito y estará feliz y el que se vaya estará feliz porque los que se quedan son sus amigos», asegura.

Enfrente estará Andorra, una selección a la que España solo se ha enfrentado una vez, hace 20 años exactos, el 5 de junio de 2004. La Roja, aunque aún nadie la llamaba así, se preparaba para la Eurocopa de Portugal en el Coliseum de Getafe, que aún lucía el apellido de Alfonso Pérez. En aquel equipo andorrano jugaba Ildefons Lima, el hombre con la trayectoria más larga como internacional, 26 años dos meses y 21 días. A su lado estaba su hermano Toni, que había pasado por las canteras del Real Madrid y del Espanyol; y dos españoles nacionalizados, el portero, Koldo, que había jugado en el Atlético Madrileño, y el capitán, Justo Ruiz, un canterano del Athletic que había sido uno de los últimos descartes de Vicente Miera para la selección olímpica que ganó el oro en Barcelona 92.

Justo es ahora el consejero de Deportes del Gobierno de Andorra, y Koldo, el seleccionador. Su apellido, Álvarez, tiene continuidad en la selección con su hijo, Iker, guardameta del Villarreal B que aún no ha debutado con el primer equipo pero ejerce como tercer portero y ya ha ocupado el banquillo en varias ocasiones.

Andorra no tiene ahora nacionalizados tan brillantes como
hace 20 años, pero tiene futbolistas prometedores como Berto Rosas, canterano del Betis, y algunos
veteranos de pasado más glorioso,
como Marc Vales, que pasó por el
filial del Real Madrid. «Mi sueño
era jugar en el Real Madrid y lo
conseguí», dijo hace unos años,
aunque ni siquiera llegó a debutar
con el Castilla. Ahora, a los 34 años,
juega en el histórico Europa, de
Segunda RFEF.



Luis de la Fuente, con varios de sus ayudantes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

# España (4-3-3)

Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Vivian, Cucurella; Zubimendi, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

# Mandorra (4-3-3)

Iker Álvarez, Rubio, Christian García, Max Llovera, Ian Olivera, Dacu; Marc Vales, Marc Rebés, Joan Cervós, Márcio Vieira; y 'Berto' Rosas.

Árbitro: Gustavo Correia (Portugal) Estadio: Nuevo Vivero (Badajoz). Hora: 21:30 (La1).



Francisco Martinez. MADRID

Pau Echaniz va a disputar sus primeros Juegos Olímpicos en París 2024, después de haber ganado un duro selectivo de piragüismo eslalon a David Llorente. Lo hará con 23 años. Van a ser unos Juegos en familia, pues su padre es su entrenador, Xabi Echaniz. Yen la capital de Francia también estará Maialen Chourraut, la esposa de Xabi, una de las leyendas del deporte español, que con 41 años estará en sus quintos Juegos Olímpicos y que en los otros cuatro ha obtenido tres medallas, la colección completa: oro en Río 2016, plata en Tokio 2020 y bronce en Londres 2012. «Los Echaniz Chourraut juntos. Es increíble tener la oportunidad de poderlo compartir. Se junta ahí la veteranía con la juventud, la cautela mía con la forma de ser tan brava de Pau; y Xabi en medio de todo, el pobre, que le hemos hecho sufrir muchísimo. Ojalá yo pueda coger un poco la frescura de Pau, del que me siento muy orgullosa. Es un gran regalo poder compartir esta experiencia en familia», dijo Maialen cuando los

# Pau Echaniz, a los Juegos en familia entre paladas y patrones

Combina el piragüismo con el estudio de moda. Tiene su propia marca de ropa. Los de París serán sus primeros Juegos y los quintos de Maialen Chourraut: Xabi Echaniz, padre de él y marido de ella, los entrena a ambos

dos lograron la clasificación el pasado mes de abril.

Los tres viven juntos. «Durante la pandemia, Maialen, la pequeña [Ane, la hija que tienen] y yo nos movimos de la Seu d'Urgell a San Sebastián. Pau se vino en las Navidades [de ese 2020]», explica Xabi Echaniz. «La Seu es un pueblo pequeño y hay buena relación. Allí vivía entre su madre y nosotros», cuenta Xabi de cómo se apañaban antes. La Seu fue el centro de entrenamiento de Maialen durante muchos años, porque allí hay un canal extraordinario donde se celebran algunas de las mejores pruebas del mundo, pero decidieron trasladarse a San Sebastián, donde la palista ya preparó el camino a Tokio 2020 con el éxito de la citada medalla de plata. «Nues-

tra base ahora está entre San Se-bastián, donde tenemos el mar y dos ríos pequeñitos; y el canal de la localidad francesa de Pau, que está a hora y media en cochey dentro del

plan semanal tenemos dos o tres días de entrenamiento allí. También hemos ido bastante a la Seu este año porque la selección olímpica constaba de dos competiciones en la Seu y dos en Pau y había que entrenar bien porque te jugabas la plaza. En la Seu son concentraciones más planificadas, con Ane, que ya se hace mayor y tiene un poco su vida, su cole; Pau que también va a clase... A Maialen le gusta tener eso atado, y si Ane no

Pau Echaniz disputará sus primeros Juegos con 23 años

va una semana al cole porque vamos a alguna competición o concentración escribe a la profesora, a la de danza del mediodía...», sigue contando el entrenador de una familia que respira piragüismo. Maialen es referente en muchas cosas, entre ellas en compaginar ser madre y deportista.

El traslado de Pau Echaniz no fue solo por su deporte. «La cuestión era buscar unos estudios para él que le gustaran, porque en la Seu no había nada que le moviera y a la Universidad se tenía que ir a Barcelona o a Lleida, si no es online. Entonces, vino a San Sebastián. La prioridad eran los estudios, no entrenar. Tenía que buscar algo, y encontró una formación de patronaje nueva, le gustó, se metió yle encantó. Hizo un ciclo superior de dos años, y ahora está haciendo otro parecido, de moda, de vestuario a medida, que se complementan, y la verdad es que le ha venido muy bien», dice el padre de Pau. El joven piragüista tiene hasta una marca propia, Ranger, que pone en las prendas que crea y que también puede leerse en su barca y en su casco. «Es un chaval joven al que los estudios no le habían ido muy bien porque su cabeza es un poco diferente, en el sentido de que es artista y no había una motivación que le ayudara a hacer un estudio tradicional. Con lo que ha encontrado de moda, ha ido a clase cada día, de 8 a 2 y luego el entrenamiento. Teníamos claro que iba a ser algo muy duro porque además era entrenar muy bien, era buscar los puntos de mejora, si no, no iba a lograr la clasificación. Por eso digo que le ayudó el buscar

> algo que le gustara, sentirse competente, cómodo consigo mismo», continúa.

«Estar focalizado en algo aparte de la piragua va muy bien. A ver, si eres una gran es-

trella de un deporte que quizá en dos o tres años puedes sacar mucho dinero... Pero no es nuestro caso, si tienes algo paralelo para decir "voy a competir, pero de mi resultado no depende mi comida", como algo en mi vida que también me ilusiona y también me da; ese paralelo creo que le ayuda a estar motivado para seguir entrenando», concluye Xabi. Estos dos próximos meses, eso sí, la piragua estará por encima de todo.

Los estudios son necesarios para que «tu comida no dependa del resultado»

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZÓN

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



# Sábados

Revista **Mía**, para la mujer práctica

# **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con



# Adiós a París y al número uno

Djokovic, con un menisco roto, se baja de Roland Garros y tiene Wimbledon casi imposible. Sinner es el nuevo rey de la ATP

#### Francisco Martínez

Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de la historia, un jugador dominante que arrasa... Y que también sabe cómo sobrevivir. Las dos últimas rondas en Roland Garros las había superado después de verse dos sets a uno abajo, con el añadido de ir también con break de desventaja en los octavos ante Cerundolo y de estar tocado. La rodilla derecha del tenista serbio estaba con problemas, venció pese a ello, pero él mismo sembró la duda de si podría jugar contra Casper Ruud los cuartos. Se hizo pruebas ayer, una resonancia, y la duda quedó resuelta: sufre un desgarro en el menisco medial de la rodilla derecha y se da de baja del torneo, lo que tiene varias consecuencias. Por un lado, no podrá defender el título y habrá un ganador nuevo en la Philippe Chatrier, ya que ninguno de los tenistas que sigue ha levantado la Copa de los Mosqueteros. Por otro, Ruud es semifinalista directamente, a la espera de si su rival es Zverev o De Miñaur (se enfrentan hoy a las 20:15). Y, además, Jannik Sinner se convertirá el lunes en el nuevo número uno del mundo, el vigésimo noveno en la historia, porque Djokovic tenía que llegar al menos a la final para defender la corona, y ni eso se la aseguraba, en función de los resul-



Djokovic se rompió en los octavos de final ante Cerundolo

tados del italiano. Sinner, por cierto, sigue con paso firme y ya está en semifinales tras derrotar a Dimitrov: 6-2, 6-4 y 7-6 (7/3).

Lo de la articulación de Djokovic no es nuevo, pero en París ha explotado. «Viene de hace un par de semanas, pero era, digamos, una molestia», explicó él mismo. Notaba ya algo en la zona. En el tercer juego del segundo set ante Cerundolo lo que era una leve preocupación se convirtió en algo más que ya ha confirmado que es grave, y tiene claro el motivo. Está siendo un Roland Garros atípico después de una semana en la que

la lluvia apenas ha dado tregua. Las dos últimas jornadas ha empezado a aparecer el sol y el cuidado de las pistas ante tanto cambio está siendo insuficiente para Novak. «La lluvia ha hecho que las condiciones sean muy pesadas y eso afecta a la tierra. Esta es una superficie viva y se puede tratar. Roland Garros es el torneo que mejor trata la tierra, sin duda. Creo que el sol ha afectado a la tierra. No sé qué han hecho, pero parece que han quitado algo de tierra y que no hay en la pista, por eso está muyresbaladiza. No estoy culpando a nadie, pero me he hecho

El serbio acusa al torneo de no haber cuidado bien las pistas con el paso de la lluvia al sol daño. ¿Se podía haber prevenido? Posiblemente, sí, si hubieran cuidado un poco más la pista durante el set. Yo tengo un movimiento muy agresivo, con cambios muy bruscos de dirección. He resbalado en muchas ocasiones en una pista de tenis, todos lo hacen en tierra, también en hierba, pero la cantidad de veces que lo he hecho hoy es exagerada», narró Nole tras el duelo con Cerundolo.

Llegó a solicitar a la juez de silla de forma insistente, y al supervisor, que barrieran la pista con más frecuencia, no solo al final de cada set. Estaba enfadado, recurrió a la ironía... «Gran trabajo», decía. La respuesta a sus peticiones siempre fue la misma: «No». Mientras, Cerundolo no se resbalaba tanto. «No entiendo qué pierden barriendo la pista más. Es mejor para todos los jugadores», insistió Nole. Todavía no sabía que lo peor estaba por llegar. Ante Cerundolo pudo terminar por la medicación que tomó, que le empezó a hacer efecto en el cuarto set. Ahí, admitió, ya pudo competir casi con normalidad. Antes, en las arrancadas, las dejadas o los contrapiés, había ocasiones en las que ni iba.

Más allá de Roland Garros, Wimbledon empieza el 1 de julio y los Juegos Olímpicos, el 26. Con la precaución que supone no saber exactamente cómo es la lesión de Djokovic, el doctor Pedro Luis Ripoll, de la clínica Ripoll y De Prado, que tiene la categoría cinco estrellas de la FIFA, explica cómo se tratan las roturas del menisco medial de la rodilla. «En caso de pasar por el quirófano y que se le haga una sutura, son de 3 a 5 meses de baja. Si la lesión es más pequeña y se procede a una resección parcial [quitar la parte rota], el plazo de recuperación podría estar alrededor de 5 semanas. Esto si no hubiese una complicación añadida», afirma el doctor. Por tanto, a la espera de novedades, Wimbledon está casi descartado.

# LARAZON 25 VENTILADOR COMPACTO

ESTE VERANO, REFRÉSCATE AL INSTANTE





RECORTA LOS CUPONES DE LUNES A VIERNES



Por solo 27,95€. Promoción válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

No olvides hacer la reserva en tu punto de venta antes del domingo 9 de junio

**60 TIEMPO** 

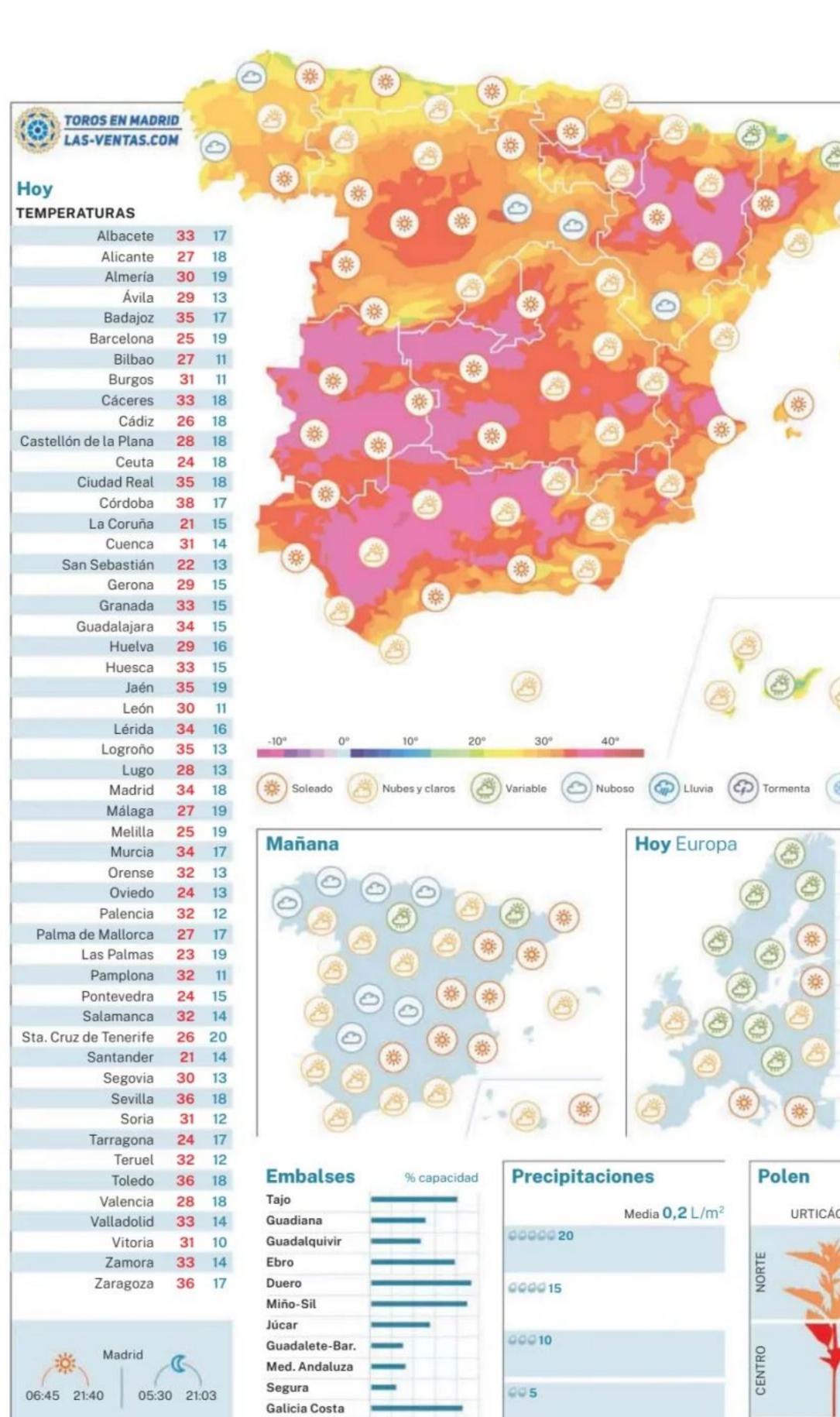

Cataluña Int.

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

92

0 20 40 60 80 100

Asturias y Canarias

Resto de comunidades

6/06

14/06

22/06

Nueva

Creciente (

Llena

Menguante ( 28/06

# El hombre del tiempo

# Más calor



# Roberto Brasero

¬ ste miércoles subirán las tempe-→ raturas en toda España, salvo en Asturias y Canarias donde no van a cambiar, y en el oeste de Galicia donde esta tarde bajarán un par de grados. Pero en el resto de España sumaremos 2, 4 o hasta 6 grados más que ayer en algunas zonas. Por la mañana temprano debería notarse un ascenso de las mínimas en la mitad norte de la península, con un amanecer más templado en el Cantábrico o la meseta norte y luego por la tarde el ascenso de las máximas será generalizado y donde más pueden subir hoy es en zonas del alto Ebro o de la Ibérica, aunque las temperaturas más elevadas las tendremos en el suroeste peninsular, el medio Ebro y el interior sur de Valencia. 35º a la sombra esperamos para hoy en Logroño y Zaragoza, y también en Jaén y Badajoz, hasta 36º podremos llegar en Toledoy Sevilla y 38º es la máxima prevista para Córdoba. Los cielos estarán mayoritariamente despejados, tras algunos bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico y este de Cataluña. Puede que permanezcan las nubes en las costas de Galicia y Asturias y en el resto, mucho sol.

# A tener en cuenta



Londres

Lisboa

Paris

Roma

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscu

Bruselas

26

27

17

20

25

27

26 13

33 22

17

14

10

13

14

15

10

20 12

22 13

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Congreso dos proposiciones no de ley relacionadas con la defensa de la tauromaquia que contemplan la petición de incluir en los informativos de RTVE contenidos relativos a las ferias taurinas y la elaboración de un plan de promoción de los toros en el extranjero.



Un total de 34 ejemplares de loro gris africano o yaco («Psittacus erithacus») fueron repatriados desde Madrid hacia la Reserva Natural de Tchimpounga (República del Congo).

# Índice ultravioleta

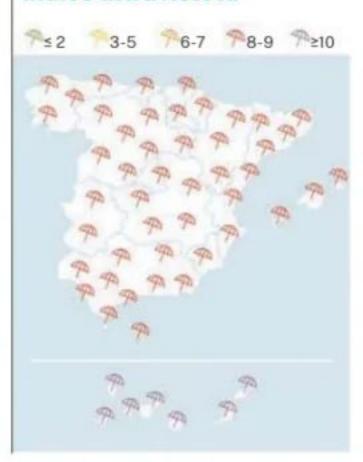

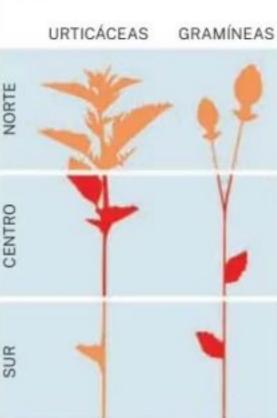

Alto

Medio Baio

Sudoku

Autodefinido

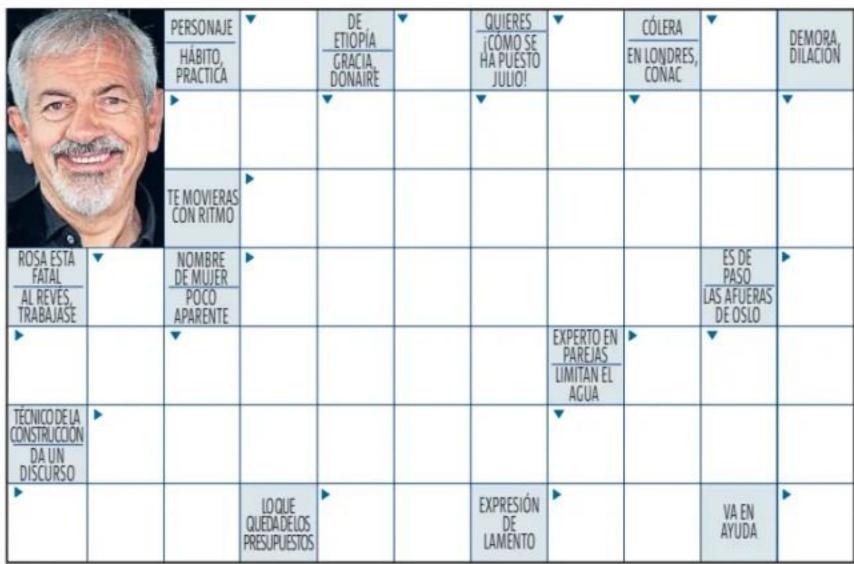

9 3 6 6 3 9 8 8 6 6

# Difficil 8 6 3 9 3 4 8 6 9

# Crucigrama

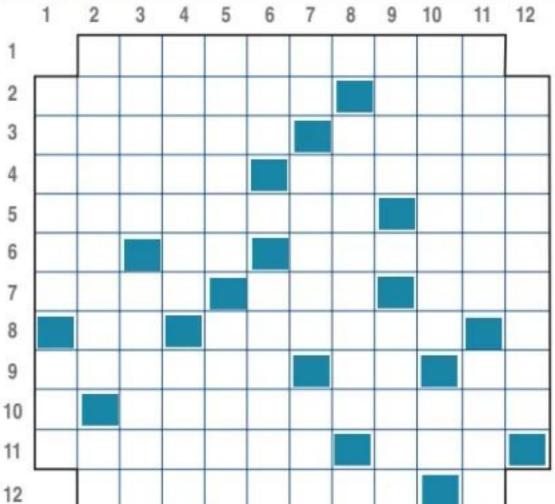

Jeroglífico

**Ajedrez** 

¿Coinciden los números?

II

Juegan blancas



547 82 00 www.rttm.es • www.pidetaxi.es

# - 4. Muestras de madurez. Sustancia astringente para curtir pieles. - 5. Originario del suelo en que vive. Rita no está acabada. - 6. Lo último en boina. Campeón de Asturias. Composición para uno o más instrumentos. Animan bastante al torero. Ponen fin a los devaneos. Número de dosis. - 8. ¡Dos de limón! Catorce versos endecasílabos. - 9. Insignia de la orden

Horizontales: 1. Dejará sin efecto un contrato. – 2. Nombre de varón.

Objetivo. - 3. Composición de movimiento lento. Bravucón, perdonavidas.

instituida por Felipe el Bueno. Causan artrosis. ¡Dos de tinto! - 10. Enterrados. - 11. Recién convertido a una religión. Al revés, base de apoyo. - 12. Peso en gramos por metro cuadrado de diferentes papeles.

Verticales: 1. Muy bueno, estupendo. Hacen tongo. - 2. Pez con los ojos puestos en la izquierda. Se ponen en negro. - 3. Madera pesada y oscura. Comunicante, transmisor. - 4. Cortarás con la hoz. Mueble que proporciona comodidad. - 5. Destitución de los ministros de un Gobierno. Al revés, fábulas, leyendas. - 6. Punta de monolito. Caos en el ateneo. - 7. Están en nómina. Constancia, tenacidad. Se ponen en rojo. - 8. Tocar algo con las manos. - 9. Resulta muy atractivo. Acercas a este lugar. - 10. Apartado de un lugar. La mitad de diez. - 11. Absorto, perplejo. Infiltrado en un grupo que actúa al servicio de otros. - 12. Escribieseis en la agenda.

# Ocho diferencias



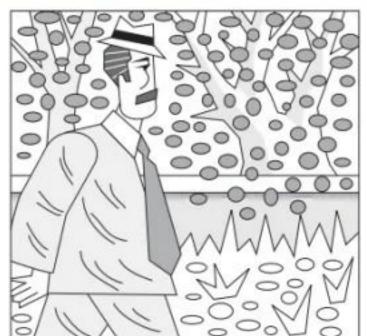







fxe6 2, Dxh7 AJEDREZ: 7. CXe6! cnerda, n CONCUERDAM, Con

JEROGLÍFICO:

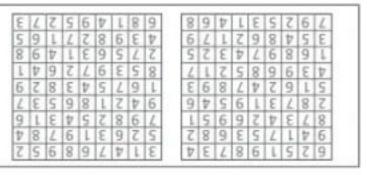

## Santoral

Grupo Alfil

Bonifacio, Doroteo, Eoban, Eutiquio, Ilidio y Pacífico.

#### Cumpleaños



#### IRENE URDANGARIN Y BORBÓN

hija de la Infanta Cristina (18)

#### **DAVID BISBAL**

cantante y compositor (45)

## **ONA CARBONELL**

nadadora (34)

## **KEN FOLLETT**

escritor (75)

#### Loterías

| Martes, 4 de junio | ONCE               |
|--------------------|--------------------|
| Número premiado    | S:007 <b>52478</b> |
| Lunes, 3           | S:029 <b>55507</b> |
| Domingo, 2         | S:047 <b>45392</b> |
| Sábado, 1          | S:040 58019        |
| Viernes, 31        | S:042 30582        |
| Jueves, 30         | S:040 81608        |
| Miércoles, 29      | S:004 93929        |

## BONOLOTO



| Asian San Company of the Company of |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aciertos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | euros     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |
| 5-C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.895,60 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 711,42    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.70     |

# LOTERÍA NACIONAL

((1) Sábado, 1 de junio Número premiado 58787 1-7-8

# **EUROMILLONES**

0 Martes, 4 de junio

Números

06-07-09-14-43 03-04 Números estrella

# LA PRIMITIVA

Lunes, 3 de junio



14-18-35-37-47-49 C-28/R-8

0

Aciertos 59.710,35 5+C 2.304,61

# **EL GORDO**

Domingo, 2 de junio

Números

03 18 26 28 34



En la serie habrá sables por doquier, de todos los colores, uno que además es látigo y alguno sorpresa

**Disney**+ estrena hoy «The Acolyte», una nueva aventura del universo Star Wars creada por la directora Leslye Headland y protagonizada por la hispano-británica Dafne Keen

# Cuando la Fuerza te acompaña

Gerardo Granda. MADRID

iempre que uno se sienta a ver un pedazo del universo de Star Wars es como la primera vez en un cine. Se huelen las palomitas aunque no las haya, y la oscuridad se hace dueña de la pantalla en la que solo queremos esperar a los sables de luz. Pero los fanes de la saga, viejos y nuevos, son espectadores exigentes y puede que les valga un «Ashoka» y un «The Mandalorian», pero no un «Kenobi». Ahora, una mujer ha tomado el mando para crear «The Acolyte», la nueva serie que ha salido de la mente de la directora Leslye Headland («Russian Doll»), y que tiene entre sus protagonistas principales a la actriz hispano-británica Dafne Keen, Lee Jung-jae («El juego del calamar») y la vuelta a la acción de Carrie-Anne Moss («Matrix»). La ficción de 8 episodios se estrena hoy en Disney+.

El escepticismo es el arma de los fanes de Star Wars. Tras aquella trilogía original, todo parece poco aunque se les alimente con seis películas más, spin offs, precuelas y varias series con personajes reales y de animación. Por eso la intención de Leslye Headland tiene necesariamente que venir acompañada de una confianza en La Fuerza. La serie está planteada como la persecución de una ola de crímenes contra maestros Jedi que podría venir de unas incipientes fuerzas oscuras y desconocidas. Para no entrar en conflicto ni en encuentros complicados, Headland se dejó llevar por la intuición y la pequeña fan de Star Wars que lleva dentro para crear un universo que se sitúa 100 años antes de los sucesos que se ven en «La amenaza Fantasma», en los últimos años de la Alta República, en la que los caballeros Jedi llegan a lo más alto de la escala política, social y bélica. Cientos de santuarios con cientos de maestros. Todos amenazados por una lucha-

dora fiera sin armas que parece pretender algún tipo de venganza y bajo el manto de un personaje oscuro. A nosotros volverán razas que tenemos muy presentes y obtendremos nuevos amigos, jedis y robots para volver a encariñarnos de sus pitidos. Nuestras vidas se volcarán con el maestro Jedi Sol (Jung-jae), encargado de investigar los misteriosos asesinatos, junto a su padawan, Jecki Lon (Dafne Keen), y Yord Fandar (Charlie Barnett). Amandla Stenberg interpreta a Osha, una suerte de mecánica espacial que verá como su mundo se hunde por una acusación infundada que le traerá de

La creadora se dejó llevar por su intuición y la fan que lleva dentro para crear un universo vuelta de golpe la tragedia en su pasado. Completan el reparto Manny Jacinto, como el tramposo Qimir; Jodie Turner-Smith, en la piel de madre Aniseya, líder del aquelarre de la Fuerza; Rebecca Henderson, como la implacable Vernestra Rwoh, cabeza visible de la jerarquía Jedi; Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss como la maestra Jedi Indara.

Los espectadores podrán disfrutar en su casa de una trama digna de una serie de Star Wars. Buenos, malos, misterios, revelaciones, relaciones paterno/materno filiales, conflictos, explosiones de La Fuerza y escenas con nuevos y viejos mundos y naves memorables. Debajo de toda la capa estándar de Star Wars radica la intencionalidad de Headland de crear un nuevo lenguaje en el que importe la intrahistoria. Todos los personajes que han sido importantes alguna vez en la franquicia tienen un pasado que les conforma y les transforma y les lleva por el buen

# Leslye Headland: lo suyo es puro teatro

Marche Acolyte» destaca por la intensidad dramática de sus personajes. Leslye Headland cree que «como vengo del mundo del teatro, eso es lo que estudié en la universidad y en el colegio, creo que es parte de mí la forma en la que construyo las escenas. Los tres actos del personaje y donde tiene que estar, tiene que tener sentido el arco del personaje, desde donde parte a donde acaba». Headland también ha dirigido los episodios que se emitirán en el estreno (Eps. 101 & 102). El resto, los directores Kogonada (Eps. 103 & 107), Alex Garcia Lopez (Eps. 104 & 105) y Hanelle Culpepper (Eps. 106 & 108).

camino o por el más oscuro que se pueda transitar. Precisamente «The Acolyte» tiene un componente oscuro para contrarrestar esa época de luz de los Jedi con sus túnicas inmaculadas y doradas. Hay una dualidad luz y oscuridad que se nos presenta de manera original. También investiga la serie sobre antiguos cultos relacionados con la fuerza y que nos da una pieza más del puzle que supone Star Wars. Puestos a algunos peros Carrie Anne-Moss es demasiado Trinity, y Lee Jung-jae, quizá por ser su primera película hablando en inglés, se le ve demasiado nervioso para ser un maestro Jedi. Pero la serie creada por Leslye Headland va más allá de las interpretaciones y sus personajes tienen capacidad de supervivencia más allá de una temporada. Su visión a la hora de elegir viejos y nuevos guionistas e incluso una que no sabía nada de la saga, es un acierto argumental que deja notas frescas en una franquicia que se puede permitir viajar por todo el universo sin encontrarse a sí misma. «The Acolyte» es una serie de mujeres, de política, del bien y del mal, y aunque en los cuatro capítulos que nos han dejado ver hay siempre menos luchas y tramas de las que me gustaría, la ficción promete explotar en los cuatro restantes, al igual que la Fuerza que la acompaña.

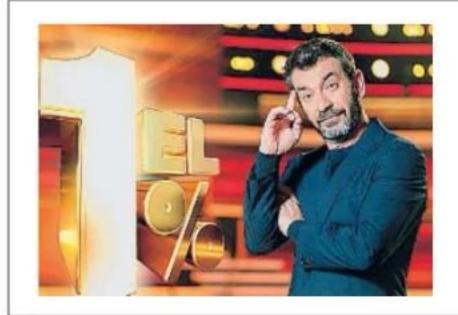

# SUPREMME DE LUXE, EDU SOTO Y SILVIA ABASCAL EN «EL 1%»



Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormiguero», una nueva entrega de su exitoso concurso

«El 1%», presentado por Arturo Valls y disponible en atresplayer. Desde su estreno, «El 1%» se confirma como uno de los grandes éxitos de la temporada, logrando una media del 14,2%, más de

1,4 millones de seguidores y 2.890.000 espectadores únicos. En el programa de hoy, 100 nuevos concursantes de enfrentan a las preguntas para hacerse con los 100.000 euros de premio. En el concurso también participan famosos que no optan a ningún premio, pero que demuestran su conocimiento para

saber cómo quedarían en la competición, reto al que esta semana se enfrentarán Supremme de Luxe, Edu Soto y Silvia Abascal. El espacio no pone a prueba solo lo aprendido estudiando o las habilidades de memoria, sino que mide la inteligencia real de las personas.

# LA1

10:40 Mañaneros. 14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2.

21:20 Amistoso internacional.

España-Andorra.

23:20 Cine. «Bienvenidos al

01:00 Cine. «Club de padres».

#### LA2

12.25 Mañanas de cine. «Ambición maldita».

13:40 La 2 express. 13:50 Rico rico.

14:50 Las rutas Capone.

15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2.

18.55 El Paraíso de las Señoras. 20:15 ¡Cómo nos reimos!

**TELEMADRID** 

«Secuestrada».

Xpress.

20.30 Diario de un nómada.

21:30 Cifras y letras.

22.00 Planeta en peligro.

23:35 En portada.

«Scaramouche».

16.50 Sesión doble. «El ladrón

18.30 Western. «Tierra salvaje».

14:30 Trece noticias 14:30.

20:30 Trece noticias 20:30.

21:55 El tiempo en Trece.

00:30 El Partidazo de Cope.

14.50 Sesión doble.

del rey».

21:05 Trece al día.

22:00 El cascabel.

TRECE

15.30 Cine de sobremesa.

17:20 Madrid directo. 19:00 San Isidro desde Las

Ventas. 21:15 Telenoticias.

21:45 Juntos.

22:30 Cine. «Asalto al tren del

dinero».

00:20 Atrápame si puedes

Celebrity.

# ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Matías Prats v Mónica Carrillo.

15:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Y ahora Sonsoles. 20:00 Pasapalabra.

Concurso con Roberto Leal.

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo. 21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: Cristina Pedroche, presentadora

televisión. 22:45 El 1%. Concurso con Arturo

Valls. 00:40 El círculo de los famosos.

y colaboradora de

# LA SEXTA

09:00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11:00 Al rojo vivo. Con Antonio García

Ferreras. 14:30 La Sexta noticias 1ª

edición. Con Helena Resano.

15:15 Jugones.

15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17:15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

Pardo. 20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21:00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar

Rincón. 21:30 El intermedio. Programa de humor con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 El taquillazo. «Alcanzando tu sueno».

00:45 Cine. «El legado absoluto».

02:30 Pokerstars. 03:10 Play Uzu Nights.

# MOVISTAR PLUS+

14:45 La creación de Hamás. 15:40 Cine. «Star Trek».

17:38 Generación Matrix. 18:36 Bojan, más allá de la

sonrisa. 19:33 Ilustres ignorantes.

20:02 El consultorio de Berto. 20:30 InfoDeportePlus+.

21:00 Informe Plus+. 22:00 Cine. «Vermin: la plaga».

23:42 La Resistencia.

## NEOX

07.00 Neox Kidz. 10:00 El príncipe de Bel Air.

12:40 Los Simpson.

16:00 The Big Bang Theory. 18:30 El joven Sheldon.

20:20 Chicago P.D.

02:45 Jokerbet: ¡damos uego!

03:30 The Game Show. 04:15 Minutos musicales.

06:00 Hoteles con encanto.

#### NOVA

10:45 Caso abierto. 14:30 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano.

15:00 Esposa joven. 16:20 El zorro, la espada y la

rosa. 17:25 A que no me dejas. 19:30 Corazón guerrero.

21:45 La presa.

23:55 La hija del embajador. 02:15 Ventaprime.

# MEGA

10:00 Crímenes imperfectos.

14:30 Mountain men. 16:30 Vida bajo cero.

19:00 Cazatesoros. 21:30 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta atrás.

00:00 El Chiringuito de Jugones.

# STAR CHANNEL

09.02 Bones. 10.50 CSI Las Vegas.

12.34 Bull.

14.18 9-1-1.

16:11 Cine. «Gorrión rojo». 18.20 CSI Las Vegas.

20:11 CSI: Vegas. 21:05 FBI: Most Wanted.

22.00 Irreverent. **23:52** 9-1-1.

00:00 FBI: Most Wanted.

#### **CUATRO**

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.30 Alerta Cobra.

11:30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15:10 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. 18:30 Tiempo al tiempo.

20:00 Noticias Cuatro.

20:40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates

23:00 Otro enfoque. 00.20 Callejeros.

# **TELECINCO**

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida.

17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena. 21:00 Informativos Telecinco.

21:35 ElDesmarque Telecinco. 21:50 Supervivientes: Última

hora.

22:50 El marqués. 00:15 La verdad de Los

Galindos.

# WARNER TV

07.00 Friends.

11.05 The Big Bang Theory.

15:30 Cine, «El francotirador».

17.45 Saving Hope.

19.35 FBI

22.00 The Rookie.

01:35 Cine. «American Pie: El

reencuentro». 03:20 Cine. «Joker».

05:10 Cine. «Basic».



# Domingo 16 de junio (Fuera de abono)

Corrida In Memoriam de Antoñete

 $\otimes$ 6 toros de Jandilla-Vegahermosa

J. Mª MANZANARES **TALAVANTE** PACO UREÑA

compression las-ventas.com







# miércoles, 5 de junio de 2024

a reacción de la izquierda política y mediática con la investigación sobre Begoña Gómez es un auténtico esperpento. No la ayuda, sino que la perjudica. El colofón ha sido su citación como imputada para que comparez ca ante el juez. Está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. En este proceso me sorprenden los errores que se han cometido hasta llegar a un escenario en el que la prensa internacional lleva semanas haciéndose eco del escándalo. Hay que respetar su presunción de inocencia, aunque es cierto que el PSOE y sus medios afines nunca lo han hecho. No hay más que recordar las campañas brutales que llevaron a término contra dirigentes populares que luego salieron exonerados. Otro aspecto interesante es el victimismo que utiliza Sánchez dentro de su estrategia de frentismo para conseguir un buen resultado electoral y que tiene como eje fundamental la internacional ultraderechista que se ha inventado.

Es curioso que hable de radicalismo quien puede gobernar porque ha comprado los votos del grupo de derechas que lidera Puigdemont. Lo ha hecho otorgando una amnistía inSin Perdón

# La estrategia del fango del sanchismo



Francisco Marhuenda

«Estos días he escuchado auténticas barbaridades contra un juez que actúa avalado por la resolución de la Audiencia de Madrid»

constitucional que se basa en un fin ilegítimo. No existe ninguna conspiración. Los medios que damos información, como sucede con los tabloides internacionales, no pertenecemos ala ultraderecha, sino que nos limitamos a cumplir un servicio público que es fundamental en cualquier democracia. Sánchez se ha aficionado a las cartas a la ciudadanía y escribió otra este martes. Creo que le aconsejan mal en el fondo y en la forma. La opacidad con que se ha actuado desde el primer momento perjudica a su mujer. Me recuerda otros casos, tanto del PP como del PSOE, que se actuó igual. No comparecieron para responder a las preguntas de los medios de comunicación, apelaron a conspiraciones, campañas y mentiras y descalificaron a los jueces. Estos días he escuchado auténticas barbaridades contra un juez que actúa avalado por la resolución de la Audiencia de Madrid. Sánchez lo atacó este martes con su carta al referirse a imaginarios intereses extrajudiciales en una decisión estrictamente judicial. Por supuesto, aprovechó para acusar de malas artes a Feijóo y Abascal que son ajenos a los problemas de Begoña Gómez. Lo mismo sucede con los ataques a los medios de comunicación. Esto sí es fango.



onerse retos es un buen método para avanzar en la consecución de objetivos. Pensar a lo grande es un acicate para el esfuerzo y el camino más recto hacia el éxito, aunque no siempre se consiga. Sin embargo, en política hay que cuidarse de exponer en público expectativas demasiado elevadas, porque las carga el diablo.

Cuando se acercan unas elecciones, los partidos, de forma explícita o implícita, suelen mostrar la meta que se plantean alcanzar y, en ocasiones, ese es su gran error. Porque ocurre a menudo que un resultado que, objetivamente, es bueno, se lee en clave negativa debido a las excesivas expectativas con que se encaró la votación.

En las elecciones europeas de 2019, el PSOE trituró al PP obteniendo más de 7,3 millones votos y 21 escaños, frente a los 4,5 millones de votos del PP, con solo 13 escaños. Cinco años después, ¿cuál sería un buen resultado para el PP? ¿Cuál debe ser su expectativa? Si de la sede de la calle Génova trasciende el objetivo de destrozar al PSOE, los populares se equivocarían gravemente.

La situación

# El riesgo de las expectativas



Vicente Vallés

«Un resultado que, objetivamente, es bueno, se lee en clave negativa debido a las excesivas expectativas con que se encaró la votación» Ya erraron en sus expectativas para las elecciones generales del 23 de julio, cuando plantearon como único resultado aceptable no la victoria sobre el PSOE –que ya era un resultado objetivamente magnífico, dado que el PP había perdido con mucho las anteriores elecciones–, sino aplastar a Pedro Sánchez superando los 160 escaños. Así, cuando llegó a 137, superando en 16 al PSOE, Sánchez organizó una fiesta en la calle de Ferraz, para celebrar una victoria socialista que no se había producido, en una nueva demostración de virtuosismo de la maquinaria de medias verdades que trata de conducir a la opinión pública española desde Moncloa.

El próximo domingo, dado que las elecciones europeas no alumbran gobiernos nacionales, se supone que cualquier subida por encima de los 13 escaños que ahora tiene en el parlamento comunitario se debería entender como un buen resultado del PP. Y superar al PSOE, que ahora aventaja a los populares en 8 escaños, se debería entender como un gran éxito. Pero, incluso en ese caso, no descarten otra fiesta en Ferraz.

Teléf.: 954.36.77.00.\*